Un equipo de expertos en patrimonio estudia el estado de la escultura del antiguo cementerio para restaurarla P16

ANA BELÉN: «LA DEMOCRACIA SE DEBE CUIDAR DÍA A DÍA» P38



# El inicio de la obra del parque de El Escudo pone fin al bloqueo eólico en Cantabria

► Los trabajos comenzaron ayer en Molledo tras cinco años de trámites y se prevé que acaben en el segundo semestre de 2026

**CHEQUEO AL ÁNGEL** 

DE COMILLAS

- ► El proyecto contará con 25 molinos a la espera de que se resuelva el conflicto con Aguayo, donde se ubicará uno de ellos
- ► La inversión prevista es de 120 millones y creará 210 puestos de trabajo durante su construcción №

La maquinaría ya trabaja en la zona de San Martín de Quevedo para instalar torres eléctricas. JUANJO SANTAMARÍA



### El ministro de Economía estrena la UIMP con críticas a la opa del BBVA

Cuerpo cuestiona los «efectos perjudiciales» que la operación puede tener para los clientes P8



### La alcaldesa de Ampuero (PP) expulsa al PRC del gobierno y se queda en minoría

Amaya Fernández acusa a los tres ediles regionalistas de haberse dedicado «a poner palos en las ruedas» a su gestión P14

| squelas       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Tus Anuncios  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45  |
| l tiempo      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47  |
| Cartelera     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48  |
| Pasatiempos . |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50  |
| Followie i Am |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E 4 |

### Las dos candidaturas para dirigir Hostelería se fusionan en una.

Eduardo Lamadrid será el presidente y Pablo Alonso, el vicepresidente **P4** 

### Las «ilegalidades» detectadas en El Astillero acabarán en la Fiscalía. PSOE y PP piden que se investiguen las denuncias P5

El 97,9% de los estudiantes supera las pruebas de la EBAU en Cantabria pe

La ampliación del silo de vehículos del Puerto comenzará el próximo mes P7







# Comienzan las obras del parque eólico de El Escudo tras cinco años de tramitación

El proyecto para levantar 25 molinos arranca por la línea de alta tensión y con el conflicto judicial con Aguavo sin resolver

DANIEL MARTÍNEZ



MOLLEDO. El único parque eólico que existe en Cantabria, el de Cañoneras, en el municipio de Soba, se puso en marcha en dos fases entre 2007 y 2010. Desde entonces no se ha levantado ni un solo molino en la comunidad autónoma. Tras años de reveses judiciales a los planes energéticos del Gobierno regional, retrasos en las tramitaciones administrativas y la aparición en este intervalo de tiempo de un movimiento social de protesta contra estos proyectos por su impacto en el paisaje, ayer comenzaron las obras de El Escudo. La empresa local Biocantaber, en colaboración con Iberdrola Renovables y Banco Santander, instalará 25 molinos en los municipios de Molledo, Luena, Campoo de Yuso y San Miguel de Aguayo. Por ahora en los tres primeros porque el Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo, que se opone frontalmente a la iniciativa, se niega a dar las licencias y ha abierto un contencioso judicial que se tendrá que resolver -en un sentido u otro- en

La empresa ha comenzado a actuar en una zona de la pedanía de San Martín de Quevedo (Molledo), junto a la actual subestación eléctrica. En las semanas previas se han venido realizado ya algunas labores de balizamiento y delimitación de los espacios, pero fue ayer cuando las máquinas comenzaron a mover tierra. Lo primero de todo será la construcción de las bases de las trece torres de alta tensión que servirán para evacuar la electricidad desde los aerogeneradores para su entrada en la

red. Tras la primera jornada, ya se aprecia dónde irán colocadas dos de ellas. También la estación que servirá para medir y modular la cantidad de electricidad que se inyecta a la red. Desde ese punto, el molino más cercano quedará aún a más de 3,5 kilómetros de

En el paraje conocido como Las Turberas, a 600 metros sobre el nivel del mar, los caballos, vacas v ovejas seguían aver pastando con total normalidad, ajenos a los cerca de 35 empleados que han



Tel. 685 935 145 repinor@repinor.es www.repinor.com





# Beneficios para las juntas vecinales y protestas por parte de los ecologistas

### LAS CLAVES

### EL CALENDARIO

La intención de Iberdrola y Biocantaber es que el parque funcione ya en el segundo semestre de 2026

### CARACTERÍSTICAS

La instalación generará energía renovable que equivale al consumo anual de 95.300 hogares

aparecido de un día para otro. En este arranque, además de los vigilantes de seguridad, se encuentran ya manos a la obra los operarios de Construcciones Rotella -aver, además de poner el cartel de inicio de los trabajos, tuvieron una formación y un pequeño curso de seguridad-, que se encargarán de poner en pie las torres para el transporte de la energía hasta la subestación. También los ingenieros, que estarán más presentes en este inicio de la actuación y que poco a poco irán dejando paso a los operarios. Hasta 210 trabajarán al mismo tiempo en los nicos de labor.

Como aver, cada vez que se excave en el suelo, para hacer las bases de las torres de alta tensión ahora o las de los propios aerogeneradores más adelante, también estará presente un arqueólogo. Su labor será estudiar si las obras sacan a la luz restos históricos. De hecho, la cercanía con el vacimiento de Mediajo Frío, un campamento romano de la época de las Guerras Cántabras (siglo I antes de Cristo), fue uno de los argumentos de los detractores para oponerse a la construcción de El Escudo.

La idea es que el parque entre en funcionamiento y comience a producir energia limpia en el segundo semestre de 2026. Bastante antes, si la meteorología acompaña, la obra podría estar acabada en nueve meses. Ese es el plazo habitual para un parque eólico de es-

#### D. MARTÍNEZ

MOLLEDO, Cantabria llegó a tener en 2022 casi cuarenta proyectos eólicos y 465 aerogeneradores en tramitación. Una catarata de solicitudes con parques de distintas empresas que, en ocasiones, hasta se solapaban entre sí y que generaron una importante alarma social. entre la población. La mayoría de ellos o no han pasado los trámites ambientales o han muerto en los despachos, pero una decena sigue adelante. Las primeras iniciativas en decaer fueron las de la zona de Miera. Incluso el Gobierno autonómico. que en la anterior legislatura -como ahora- estaba decidido

a poner fin a la «anomalía» de quince años sin un solo nuevo molino en la región, entendía que el impacto de estos proyectos no era asumible. No así el eEl Escudo, que Peña Herbosa siempre ha sido visto como una oportunidad económica y energética. Para los políticos, se convirtió en el símbolo de la reactivación de esta actividad productiva y para los ecologistas en el del «asedio eólico» y la lucha por el mantenimiento e «unas montañas vivas».

Hay detractores, pero también defensores y beneficiarios. En este segundo grupo están los ayuntamientos de Molledo, Luena y Campoo de Yuso. Solo Aguayo se niega a dar permisos, un rechazo que tanto la empresa como el Gobierno de Cantabria consideran ilegal y que han recurrido a los tribunales.

Las juntas vecinales también se beneficiarán de las medidas compensatorias a la comunidad local, que ya están en marcha. Por segundo año consecutivo se están impartiendo clases de inglés y refuerzo escolar para la población infantil de Campoo de Yuso. Además, con la entrada en funcionamiento del parque, los vecinos podrán beneficiarse de las mejores condiciones de tarifa eléctrica. Además, Biocantaber ha pagado ya 210.533 euros en concepto de canon anual por el alquiler de montes públicos.



120

millones de euros es la inversión prevista para la construcción del parque eólico.

210

personas trabajarán en el parque durante la obra en los momentos pico. Ayer eran 35.

sión de 45.000 toneladas de CO2 al año.

#### Vista atrás y otros proyectos

Los primeros trámites de El Escudo arrancaron en 2019, aunque en realidad el proyecto es fruto de la fusión de otros tres previos que, en teoría, tenían que haber estado funcionando desde 2014. En estos cinco años tuvo que redimensionarse por exigencias de la declaración de impacto ambiental, que obligó a suprimir once de los 36 aerogeneradores previstos. Todavía está por ver lo que ocurre con el único que iba a estar ubicado en San Miguel de Aguavo. ahora en el limbo por el conflicto iudicial. Pese a ello, cuando El Escudo esté en marcha será uno de los parques eólicos más grandes del norte de España.

El de El Escudo era el proyecto eólico que más avanzado estaba en su tramitación, pero el Gobierno de Cantabria espera que durante 2025 comience la construcción de otros cinco, de menores dimensiones. Se trata de los de Somaloma-Las Ouemadas, Alsa, Cuesta Mayor, Campo Alto y La Costana, todos ellos en la zona sur de la comunidad autónoma. «No tengo la menor duda. Esta va a ser la legislatura del desarrollo eólico en Cantabria tras una década de paralización. Apostamos por las energías renovables y lo hemos demostrado con hechos», defiende la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga.



Operarios de la empresa Construcciones Rotella se encargarán de levantar las trece torres de alta tensión.

tas características en Castilla, pero Biocantaber ya adelanta que aque el cronograma será algo más extenso. Ya dan por hecho que la lluvia reducirá el ritmo de avance de los trabajos -hoy mismo tendrán que modificar levemente los planes por la amenaza de tormentas y también la orografía, por norma

general menos favorable que en las vecinas Palencia y Burgos.

¿Cuándo llegarán a El Escudo las turbinas y las aspas que ahora esperan en el Puerto de Santander y comenzarán a ensamblarse? Pues habrá que esperar. Poco a poco, pero en paralelo porque a la vez que se construye la linea de alta tensión, la promotora quiere avanzar en la creación los nuevos caminos que permitirán llegar a los aerogeneradores, de hasta 150 metros. La instalación, que alcanzará una potencia de 105 megavatios, generará energía equivalente al consumo anual de 95.300 hogares y evitará la emi-



# Lamadrid será el nuevo presidente de Hostelería después de la fusión con la candidatura de Alonso

Los dos aspirantes alcanzan un acuerdo para evitar la división en el colectivo y «fortalecer la organización» tras tiempos de inestabilidad

### ÁLVARO MACHÍN



SANTANDER. Dos candidatos, dos familias con mucha tradición en el sector y dos personas con fuertes vínculos en la Asociación de Hostelería. Hasta el punto de que uno es hijo y otro primo de anteriores presidentes. Pablo Alonso y Eduardo Lamadrid anticipaban una contienda electoral reñida y un reparto de apoyos entre los profesionales del gremio. Un asunto que ya daba qué hablar en los negocios de Cantabria. Tema de conversación. Eso sí, los dos llevaban en su carta de presentación un mismo argumento. Oue Hostelería recuperase la estabilidad que había perdido en los últimos años. Poner calma tras tiempos complicados. Lo que no se esperaba es que lo hicieran antes de tiempo y juntos. Porque eso fue precisamente lo que acordaron ayer. Para no generar división, unirse. Unificar candidaturas. Eduardo Lamadrid será el próximo presidente del colectivo empresarial. Y Pablo Alonso, el vicepresidente

Sirva un dato. Ángel Cuevas presentó su dimisión del cargo en septiembre de 2022 tras llevar las riendas en un periodo tan complejo como el de la pandemia. Pues bien, desde entonces han pasado menos de dos añoshasta tres personas han ocupado el puesto. Dos interinos con ganas de ser eso, interinos (Francisco Agudo y María Ángeles Pérez, la actual responsable), y, por el medio, un presidente que dimitió tras una crisis interna en el colectivo, Javier Bedia. Esa si-



Eduardo Lamadrid y Pablo Alonso, ayer, en Las Carolinas. DM

tuación de inestabilidad está justo detrás del acuerdo cerrado ayer tarde en la sede de la Asociación de Hostelería cántabra, en Las Carolinas

Lo acordaron «con el obietivo de fortalecer la organización y maximizar los esfuerzos para impulsar el crecimiento y la innovación en el sector». Alonso, en

### LAS CLAVES

EDUARDO LAMADRID

El nuevo dirigente, que asumirá el cargo el día 25, es el actual gerente del hotel Veio, en Reinosa

PABLO ALONSO

«Al integrar nuestras candidaturas, estamos asegurando un liderazgo fuerte y cohesionado»

esta línea, destacó la importancia de sumar fuerzas. «Eduardo representa una visión fresca y dinámica para nuestra asociación. Al integrar nuestras candidaturas, estamos asegurando un liderazgo fuerte y cohesionado». Lamadrid, quien asumirá la presidencia el próximo 25 de junio, expresó su agradecimiento por el apovo, «Estov muy agradecido por el respaldo de Pablo v de todos los miembros de la asociación. Juntos, trabajaremos para seguir impulsando el sector hostelero de Cantabria, aprovechando las oportunidades que se nos presenten y afrontando las dificultades con una Junta unida y fortalecida». Con un objetivo: «Nuestra prioridad -dijo- es el futuro y el crecimiento sostenible de nuestra industria».

### Dos con peso

Porque los dos aspirantes eran, además, conscientes de los apoyos que arrastraban y de la división que podría suponer. Hasta territorial. Lamadrid (licenciado en Administración y Dirección de Empresas y en Turismo y con un mâster en Dirección de Hoteles) es hijo de Goyo Vejo, histórico presidente de la Asociación en una agrupación aún incipiente. Ese apellido y esa marca. Veio, tienen mucho peso. sobre todo en Campoo, Eduardo, de 34 años (nació el 26 de octubre de 1989 en Reinosa), es el

actual gerente del conocido hotel de la capital campurriana v. junto a un primo y uno de sus hermanos, comparte la gestión de la pastelería/cafetería del mismo nombre en el centro de la localidad y -desde el año pasadode otro negocio emblemático: la cafetería Veio-Habitare, en Santa Cruz de Bezana.

El segundo apellido de Alonso es Astuy. Poco más que decir. Su hermano Armando lleva con su primo Emérito (que fue presidente de la Asociación en épocas más recientes) el hotel que tiene ese nombre en Isla, y su prima Margot, el Juan de la Cosa, en Berria (Santoña). Pablo, por su parte, ha estado centrado en el mundo del camping. Se incorporó de joven tras dejar los estudios de Derecho al que llevaba su padre, el Playa de Oyambre, en San Vicente de la Barquera. Y ahí sigue, pero ahora, además de ese, tiene otros dos: el de Helguero (Ruiloba) y el de Ramales.

A todo esto hay que sumar la travectoria interna de ambos en el seno de la Asociación. Uno (Alonso) con dieciséis años en la directiva y experiencia tanto como presidente de la Asociación de Campings como en el cargo de vicepresidente en Hostelería junto a Cuevas. O sea, muchos apoyos. El otro (Lamadrid), incluido en la Junta Permanente actual. en la que sumaba colaboradores. Es decir, tantos o más apoyos que su adversario

Alonso fue el primero en dar el paso y anunciar su candidatura. Para oficializarlo presentó 117 avales. Lamadrid lo ĥizo algo más tarde y con fuerza: 206 avales. El debate estaba servido. Hasta ayer por la tarde. Queda por saber el contenido concreto del acuerdo. Los futuros miembros de la Junta Directiva, el reparto de tareas entre ambos, las bases del provecto conjunto... También que ambos expliquen con detalle la decisión. Todo eso (o una buena parte) lo harán en los próximos días. Pero sin contienda.



### Cantabria lamenta la «insuficiente financiación» del Gobierno central para Dependencia

### DM

SANTANDER. La consejera de Inclusión Social del Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez del Río, lamentó ayer la «insuficiente financiación» del Gobierno central para Dependencia en 2024. Así lo señaló tras asistir en Madrid a la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, «Las personas en situación de dependencia, personas con discapacidad, necesitan políticas eficaces que den respuestas a sus necesidades», recalcó la consejera, quien volvió a reclamar al Ejecutivo de Sánchez el 50% de la financiación del gasto en atención de la Dependencia, como recoge la ley.



# PSOE y PP llevarán a la Fiscalía el caso de las «ilegalidades» detectadas en El Astillero

Los servicios iurídicos de ambos partidos creen que las denuncias del secretario municipal «tienen fundamento» suficiente para que un juez las investigue

SELLEDS



SANTANDER. Lejos de quedar reducido a una simple polémica municipal, el caso de «las gravísimas y múltiples ilegalidades» detectadas en el Ayuntamiento de El Astillero por el secretario se investigará también en sede judicial. PSOE y PP han decidido llevar a la Fiscalía el expediente en el que el funcionario observa, además de otras irregularidades cometidas en el Consistorio, gobernado con mayoría absoluta por Ciudadanos, «fraude ante la Seguridad Social» y manipulación de un informe público con el fin de «disimular u ocultar las advertencias de la asesoría jurídica municipal».

Dos semanas después de que El Diario Montañés publicara los informes del funcionario en los que alertaba de las prácticas «ilegales» en el Ayuntamiento de El Astillero, los servicios jurídicos de PSOE y PP han dado luz verde para denunciarlo ante la Fiscalía debido a que «existen fundamentos suficientes para que lo investigue un juez». En el caso de los socialistas, esta decisión será tratada en la Ejecutiva de la agrupación local mañana, miércoles. En el PP, la dirección regional es «conocedora del tema» y avala la decisión, según ha confirmado su conceial en El Astillero, José Antonio García.

Socialistas y populares reclamaron al alcalde, Javier Fernández Soberón, que explicara públicamente las denuncias del secretario municipal o convocara un Pleno extraordinario para tratar el asunto. Tras dos semanas de silencio por parte del equipo de gobierno -solo rotas por un mensaje del regidor a los vecinos negando las acusaciones-, ambos partidos han decidido dar traslado a la Fiscalía para que investigue unos hechos que consideran «de extrema gravedad».

#### Cronología

El desencadenante de esta historia, en julio de 2022, es la prestación de incapacidad permanente en el grado de total que la Seguridad Social concede al oficial de Obras y Servicios del Ayuntamiento de El Astillero. Inmediatamente, este empleado registra una petición para que le recoloquen en otro puesto de trabajo compatible con su nueva situación, pese a que el convenio laboral del Ayuntamiento no lo permite -como el mismo secretario detallaría desnués- y que al tratarse de una incapacidad permanente sin previsión de revisión no puede cobrar un salario público al mismo tiempo que su pensión, ya que su contrato se da por extinto.

El comité de empresa notificó por carta en tres ocasiones distintas al alcalde, en octubre de 2022 y en enero y marzo de 2023, que el trabajador seguía en su mismo puesto de oficial de Obras y Servicios, cobrando la nómina municipal al mismo tiempo que su pensión. El pasado febrero, año y me-



El alcalde de El Astillero, Javier Fernández Soberón. DANIEL PEDRIZA



La edil del PSOE, Judith Pérez, DM

dio después, la delegada sindical entró al despacho del secretario municipal para denunciar esta situación sobre la que, dicen, no habían obtenido respuesta del alcalde durante todo ese tiempo, pese a las advertencias por escrito.

El funcionario asegura que hasta ese momento no tenía ningún conocimiento de este tema pese a ostentar las funciones de Jefe de Personal, Y emitió, entonces,



José Antonio García (PP). DM

un informe en el que comprueba y confirma, según sus palabras, que este empleado sigue trabajando en el Ayuntamiento pese a haber recibido la invalidez permanente no revisable, por lo que «los pagos de las nóminas se realizan de manera ilegal». Una palabra, esta última, que desencadenaría el siguiente problema.

Pocos días después, la Junta de Gobierno Local de El Astillero se

reúne para dar la razón al secretario v desestimar, año v medio después de su solicitud, la reasignación del puesto del trabajador con incapacidad, así como para dar por extinto el contrato laboral. Para tomar esa decisión, se basan en el informe previo del secretario, un documento que adiuntan con un pequeño cambio respecto al que había firmado el funcionario unos días antes: había desaparecido la palabra 'ilegal'.

Este grave hecho provoca la reacción inmediata del secretario municipal, que emite un duro informe. En primer lugar, insiste en que el pago de las nóminas al trabajador en situación de incapacidad permanente constituve «una grave ilegalidad, además de un fraude ante la Seguridad Social». En segundo lugar, denuncia que su primer informe, en el que advierte de esta situación, fue «manipulado» para omitir la palabra 'ilegal'. «El propósito es disimular u ocultar la advertencia de ilegalidad que la asesoría jurídica realiza en dicho informe», continúa el secretario, tachando de «capcioso» el método utilizado para hacerlo, desde el módulo de Acuerdos y Resoluciones del programa de expedientes.

Según el funcionario, el acceso a este sistema está restringido a pocas personas de la unidad de trabajo de Secretaría, y «curiosamente» a dos cargos políticos: el alcalde y su secretaria. Algo que el secretario califica de «ilegal» y, de hecho, hace pocos días el Ayuntamiento cambió el sistema de acceso denunciado por el funcionario municipal.



# El actual modelo de la EBAU se despide en Cantabria con el 97,9% de aprobados

La nota media de la fase obligatoria alcanza los 7,13 puntos, un 0,79% menos que en junio de 2023, según datos provisionales de la UC

#### MADA MARTÍNEZ



SANTANDER, Desde que finalizó la convocatoria ordinaria de la EBAU 2024, el pasado 7 de junio, se han corregido en Cantabria más de 16.000 exámenes. De ello se han encargado 250 vocales, todos docentes especialistas en cada de una de las materias a examen en las pruebas de acceso a la universidad, las últimas que se han realizado con este modelo. Esas correcciones se traducen ya en unas calificaciones provisionales que representarán el 40% de la nota para acceder a una carrera, dado que el otro 60% resulta de los expedientes académicos de los bachilleres o estudiantes de FP que se han presentado a la convocatoria de junio. Fueron más de 3.000 alumnos, que respondieron a cuestiones sobre Platón. Lorca o el reinado de Isabel II, y que ahora están un poco más cerca de aclarar su futuro académico más inmediato.

La Universidad de Cantabria (UC) dio aver a conocer el porcentaje de alumnos que ha aprobado la EBAU en Cantabria en convocatoria ordinaria: el 97,97%, la cifra más alta de los últimos años, como poco, de los siete últimos. De este modo, y según datos del Servicio de Gestión Académica de la UC, han aprobado la EBAU 2.889 de los 2.949 estudiantes presentados a la fase 1, que proceden de 46 institutos públicos de Secundaria y once colegios concertados de la comunidad autónoma. Todos ellos han resultado aptos -es decir, han obtenido



Los profesores explican las normas de las pruebas el pasado 5 de junio, primer día de la EBAU. JAVIER COTERA

### TRES DATOS

16.061

exámenes se han corregido desde que el 7 de junio concluvera la convocatoria ordinaria. 7,624

puntos es la nota media de la etapa de Bachillerato en la convocatoria de 2024. 26

de junio se publicarán las notas definitivas de las pruebas de acceso a la universidad.

cuatro o más puntos de media en la Fase 1– en una convocatoria ordinaria que no registró incidencias en las tres jornadas en las que se celebró.

En cuanto al alumnado de FP, se presentaron 127 estudiantes a 246 materias y aquí, los éxitos se cuenta por materias superadas, el 65,85% de las mismas. Se trata de estudiantes que pueden acceder a la universidad sin pasar por la EBAU, que les sirve para mejorar su nota de dos maneras: o realizando la Fase I o aumentar

hasta cuatro puntos la nota de su ciclo realizando solo la Fase 2.

Los estudiantes que se han examinado este año son los últimos que lo hacen con este modelo de examen. El Gobierno de España ya ha anunciado los cambios más significativos que se implantarán en la EBAU de 2025, más adaptada a la Lomloe y al aprendizaje por competencias de esta ley educativa. Aunque la esencia de las pruebas no se toca, hay novedades a tener en cuenta, como el hecho de que habrá un único mocho de que habrá un único mocho.

delo de examen que obligará a estudiar todo el temario; que las faltas de ortografía restarán, como mínimo, un punto, o que se permitirán calculadoras y diccionarios.

### Notas v fechas

En este punto, cabe recordar con más detalle cómo se calculan las notas de acceso a la universidad. A ese 60% que resulta de la media de los dos cursos de Bachillerato y a ese 40% que pondera la nota obtenida en la Fase I de la EBAU, que consta de cuatro materias generales (Lengua Castellana y Literatura II, Primera Lengua Extranjera II, Historia de España o de la Filosofía, y la materia específica de modalidad), hay que sumar la nota obtenida en la Fase II de la EBAU, que es la fase de mejora y que no es obligatoria. La suelen realizar aquellos alumnos que han elegido carreras cuva nota de corte están por encima de diez puntos. En la Fase II pueden lograrse hasta cuatro puntos adicionales por lo que la máxima nota posible en un examen de EBAU es de 14 puntos.

EL DIARIO MONTAÑÉS

Dicho esto, y según los cálculos del Servicio de Gestión Accademica, la nota media de bachiller en esta edición ha sido de 7,624, que se traducen en 4,574 puntos de cara a la EBAU, «un 0,79% menos con respecto a la ditima convocatoria» de 2023. La nota media de la Fase 1 de la convocatoria ordinaria ha sido de 7,13, «un 0,7% más baja de la lograda en las pruebas celebradas en junio de 2023, siempre con datos provisionales».

La notas ya se pueden consultar, desde ayer, en el Campus Virtual de la UC (web.unican.es). El alumnado puede descargarse ahí la Tarjeta de Calificaciones de la EBAU con el sello electrónico de la UC, «que es válida para presentar en cualquier universidad u organismo».

### Reclamaciones y matriculación

Desde hoy y hasta el 20 de junio, los estudiantes que no estén de acuerdo con la calificación o calificaciones de sus ejercicios podrán presentar una solicitud para revisarlas a través del Campus Virtual de la UC, utilizando su usuario y contraseña, a razón de una petición por cada revisión solicitada. Además, tiene que justificarlas. El 26 de junio se publicarán las calificaciones definitivas de los alumnos y alumnas que havan solicitado la revisión y se dará por finalizada la convocatoria ordinaria de este curso. Por su parte, la convocatoria extraordinaria se celebrará los días 3, 4 y 5 de julio.

Por otro lado, del 18 al 28 de junio se podrá solicitar plaza (preinscripción) en los estudios de grado y doble grado de la UC.



ENTRE PARÉNTESIS **RAÚL GÓMEZ SAMPERIO** 

### ¡Viva la Pepa!



o lo digo por ninguna de mis amigas que llamamos Pepa, aunque bien se merecerían estos vítores de buenos deseos surgidos como gritos clandestinos y subversivos contra el pensamiento absolutista.

El «¡Viva la Pepa!» se originó con la proclamación de nuestra primera Constitución, promulgada el 19 de marzo de 1812. festividad de San José. Pero a Fernando VII le ocurrió lo mismo que a Pedro Sánchez, que cambió de opinión y después de jurar que la acataba se empeñó en hacerla desaparecer para gobernar como le venía en gana. persiguiendo a los que no pensaban como él. Así que quienes la defendían tuvieron que disimular el «¡Viva la Constitución!» por el «¡Viva la Pepa!», sin que hubiera garantías de librarse del enojo de la autoridad porque, según las coplas, hubo quien: «Por gritar una noche/ ¡Viva la Pepa!,/ me sacó la justicia/ cuatro pesetas», y otro con menos fortuna: «Por gritar ¡Viva la Pepa!./ me metieron en la

cárcel/ y después que me sacaron:/ ¡Viva la Pepa y su madre!».

Yo no sé cómo el «¡Viva la Pepa!» pasó a ser expresión popular de regocijo y despreocupación con el ánimo de divertirse y pasar de todo, pero visto lo que pasa en España, no me extraña. El Parlamento de Cataluña se ha constituido pasándose por el forro al Tribunal Constitucional que había advertido sobre la invalidez de los votos telemáticos, así que el «¡Viva la Pepa!» ya se ha instalado oficialmente en nuestra sociedad.

pero no para defender la Carta Magna, sino para cachondearse de ella mientras el Gobierno socava la independencia judicial.

Dicen que Fernando VII fue el peor gobernante que ha tenido España, porque habiendo sido 'el deseado', resultó ser un traidor que incluso después de muerto nos instaló en la dinámica de las guerras civiles entre carlistas e isabelinos, Pedro Sánchez y sus ganas de entrar en la historia con el futuro de «convivencia» que nos está labrando, promete superarle.



De izquierda a derecha, José López-Tafall, César Díaz, María José Sáenz de Buruaga, Eugenia Gómez de Diego, Roberto Media y Margarita Rojo, ayer, en el Puerto. ALBERTO AJA

# La ampliación del silo de vehículos del Puerto de Santander comenzará en julio

Lo anunció ayer el presidente de la entidad. César Díaz, en el acto de celebración de la llegada del coche 9 millones

JOSÉ CARLOS ROJO



SANTANDER. El tráfico de coches es, desde hace años, el punto fuerte del Puerto de Santander. Lo dicen los fabricantes. Por eso muchas de las inversiones acometidas en los últimos ejercicios en la dársena van encaminadas a meiorar este servicio. El siguiente paso comenzará a darse el próximo mes de julio, cuando arranquen las obras de construcción de la segunda fase del silo vertical de vehículos, con un presupuesto de 40 millones de euros, una infraestructura clave para el almacenamiento de los automóviles. Lo anunciaron aver la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz, en el acto simbólico de llegada del coche 9 millones, un nuevo récord que consolida a Santander como referente en el negocio de la auto-

El silo cuenta ya con una planta baja y una primera, de 70.000 metros cuadrados de espacio cada una, «y lo que pretendemos hacer ahora es ampliar esa superficie otros 140,000 metros cuadrados más con otras dos alturas para sumar un total de 280.000 y una ca-

pacidad de 12,800 coches», especificó Díaz sobre una obra que se prolongará durante dos años pero que se entregará por fases «para que vaya funcionando conforme avancen los trabajos». «Es una infraestructura que nos va a dar oxígeno para atender las necesidades de nuestros clientes», destacó,

La construcción del silo comenzó en febrero del año 2020 y ha sido una de las claves por las que la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) continúa eligiendo a Santander como mejor puerto de España para el tráfico de esta mercancía RoRo. «Hoy es un día en que me gusta estar aquí porque es evidente que este puerto es idóneo para este negocio por su localización geográfica, por su capacidad intermodal y por su in-

terlocución con los ejes ferroviarios», celebró José López-Tafall, presidente de Anfac. Fue el representante de un sector que ayer conmemoró ese hito, el del coche 9 millones llegado a Santander. como un gran logro «después de tres años complicados tras la pandemia», recordó en presencia de otras autoridades como el conseiero de Fomento del Gobierno, Roberto Media, y la concejala de Medio Ambiente de Santander, Margarita Rojo.

### Sin olvidar La Pasiega

Las grandes marcas del mundo de la automoción comenzaron a operar en Santander en 1986. cuando desembarcó el buque Yuriy Avot, procedente de la antigua Unión Soviética, con 399 unidades de la marca Lada en el muelle 7 de Raos. A partir de entonces, el crecimiento ha sido exponencial. Tanto que a día de hoy «vais como un tiro», celebró la presidenta regional cuando habló de las cifras. Un crecimiento del 28% en unidades de importación y una mejora de la exportación superior al 13% respecto a 2022.

Por eso, Buruaga insistió en la necesidad de seguir trabajando

### **LA CIFRA**

vehículos, repartidos en cuatro alturas, podrá albergar el silo vertical cuando esté finalizada su ampliación.

en esta línea. Señaló la reciente inauguración del Muelle de Raos 9 y la nueva rampa de Raos 7, e insistió que las obras del silo contribuirán a mejorar aún más la competencia del Puerto. Sin olvidarse del más ansiado provecto. La Pasiega. «Tenemos un futuro prometedor que pasa por el centro logístico de La Pasiega y la terminal ferroviaria intermodal», especificó la presidenta antes de lanzar un mensaje claro a Madrid: «El Gobierno de Cantabria ha hecho los deberes y el Puerto, también», comunicó en presencia de la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, para dejar el balón en el tejado del Ministerio de Transportes: «Nadie debe cercenar la capacidad de desarrollo y el impacto que puede tener en esta región», concluyó Buruaga.



# El ministro Cuerpo estrena los cursos con más críticas a la opa al Sabadell



El presidente de BBVA, Carlos Torres, el presidente de APIE, Miguel Ángel Noceda, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. JUANJO SANTAMARÍA

El titular de Economía coincide con el presidente del BBVA, Carlos Torres, en la apertura del primer seminario de la UIMP

NACHO GONZÁLEZ UCELAY



### AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

APONIAMIENTO DE PIELAGOS
Aprobación inicial y exposición pública
de la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por prestación del
servicio de otorgamiento de Licencias
Urbanísticas exigidas por la Legislación
del Suelo y Ordenación Urbana.
Expediente 2024/3051.

Habilendose aprobado con carácter inicial por el Ayuntamiento Pieno, en sessión ordinaria celebrada el dia 6 de junio de 2024, la modificación de la Ordenaria Riscal reguladora de la tasa por prestación del Servicio de Orogamiento de Licencias urbanisticas exigidas por la Legislación del Suelo y Ordenación Urbana (art.4), se somete la misma a información pública, de conformidad con lo Real Decroto Legislativo /2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por el plazo de treinta dias, durante el cual los interesados podrán presentar cuantas alegaciones y sugerencias consideren oportunas que, de producires, serán resuetas por el Pieno de la Corporación. En el supuesto de que, no truen presentada ningurante considerada con diumán en ferendo plazo, a el acuerdo hasta entrenos provisional.

En Piélagos, a 11 de junio de 2024. El Alcalde Carlos A. Caramés Luengo SANTANDER. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, estrenó ayer, lunes, los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) del año 2024 efectuando algunos anuncios -entre ellos una revisión al alza del crecimiento del PIB desde el 2% actual hasta un 2,5% o la inminente aprobación del llamado Consejo de la Productividadv reiterando, delante del presidente del BBVA, Carlos Torres, que le acompañaba en este acto. el rechazo del Gobierno de España a la opa hostil que su banco quiere lanzar para hacerse con el 100% de Sabadell.

Cuerpo se presentó con esos mensajes, y algunos otros más, a la apertura de los Cursos de Verano, que aunque serán inaugurados oficialmente este jueves arrancaron ayer con la puesta de largo del XLI Seminario de APIE (la Asociación de Periodistas de Información Económica) sobre El rol de las empresas en la nueva economía¹, curso en el que coincidieron ministro y banquero y que traerá hasta Santander al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, al presidente de la CBC, Antonio Garamendi, o a la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado.

Llegados en el mismo vuelo, aunque en asientos separados, Cuerpo y Torres, a quienes une «una relación personal estrecha», se apresuró a decir el primero, coincidieron en un seminario en el que, pese a esa cercanía, ninguno de los dos eludíó la cuestión. Ni hablar acerca de ella ni reiterarse en su posición ni lanzarle un dardo al otro.

Primero de los dos en hablar luego de que el rector de la UIMP, Carlos Andradas, les diera la bienvenida al estreno de los cursos, el presidente del BBVA afirmó que la opa de su banco al Sabadell tendría «enorme atractivo» incluso si no se produce la fusión, incluso si no se produce la fusión,

### LA FRASE

### Carlos Cuerpo

Ministro de Economía

«El proceso de concentración bancaria ha generado una falta de competencia» puesto que las estimaciones que maneja su entidad contemplaría una optimización en gastos de tecnología y generales.

Torres defendió que su banco no se plantea una opa sin fusión aunque BBVA se pensará el escenario de integración una vez se produzcan los distintos hitos marcados por la entidad bancaria; aprobación de la ampliación de capital por parte de los accionistas de BBVA, aprobación del BCE, de la CNMV y, en paralelo, de la CNMC de la C

«En el caso de que más de la mitad de los accionistas de Sa-badell decidan aceptar nuestra oferta, que ya habrá sido aprobada por la CNMC y el BCE, será el momento en el que nos plantearemos la fusión. Nuestras estimaciones son que podríamos optimizar en gran medida ahorros en gastos generales y de tecnología y que, por tanto, la operación seguiria teniendo un enorme atractivo incluso en ese escenario, que lo vemos mucho menos probable», dijio.

En su turno, a modo de réplica, el ministro no ocultó la preocupación del Gobierno por el riesgo de concentración bancaria, que, a su manera de entender, «no es tanto sobre un indicador de cuánta cuota representen los tres mayores bancos de este país, sino por la escasez de competencia en el sector de la banca que ese proceso de concentración ha generado en España a lo largo de la última década».

El ministro, que igualmente se refirió a «los efectos perjudiciales» que esta operación puede provocar en los clientes, utilizó el foro abierto en la UIMP para lanzar algunos anuncios de relevancia en el ámbito económico.

Así, Cuerpo, que en un momento de su intervención pidió «evitar una escalada de aranceles» justo cuando el bloque comunitario se encuentra en un momento de tensión comercial con China a causa de los vehículos eléctrico, adelantó que el Gobierno tiene intención de elevar la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) desde el 2% actual hasta una cifra «que estará cerca del 2.5%» v concluyó precisando que el Ejecutivo espera aprobar el Consejo de la Productividad «a principios del mes de julio».

# El físico manresano Ignacio Cirac dicta el jueves la lección inaugural

### N. G. UCELAY

SANTANDER. El Palacio de La Magdalena dio ayer la bienvenida a los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que estrenaron oficiosamente otra edición con la puesta de largo de uno do los eventos de mayor tradición; el seminario organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) para poner encima de la mesa 'El rol de las empresas en la nueva economía'.

Oficiosamente, porque el comienzo oficial de estos cursos tendrá lugar el próximo jueves con la lección inaugural dictada por el profesor Ignacio Cirac, Premio Príncipe de Asturias 2006 de Investigación Científica y Técnica, referente mundial en tecnologías cuánticas y director del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en Alemania.

### 110 cursos

Su presencia en Santander catapultará una extensa programación que incluye más de 110 cursos y un variado programa de actividades culturales y que esta semana primera abordará, además de los grandes retos económicos, la investigación y las nuevas tecnologías aplicadas sobre la salud, así como los nuevos modelos turísticos o las telecomunicaciones espaciales.

Ello, con la presencia de numerosos especialistas de prestigio en su ámbitos de actuación que, con sus conocimientos, ayudarán a situar a los asistentes frente a la realidad en los ámbitos que van a abordarse en estos primeros días de actividad académica, aderezada con la exposición Tapies, otro que se inaugurará mañan miércoles.



# Pascual confía en ampliar el pacto: «No se pueden permitir el lujo de no firmar»

Hasta diez veces salió ayer el consejero de Salud a la tribuna del Parlamento, donde todos los grupos buscaban respuestas a la situación sanitaria

ANA ROSA GARCÍA



SANTANDER. Hasta diez veces subió el consejero de Salud, César Pascual, a la tribuna en el Pleno del Parlamento de ayer para responder a PRC, PSOE y Vox. Habló de listas de espera, de interoperabilidad de receta electrónica, de agujas para insulina, del glucagón nasal, de cribado de cáncer de mama, del parque cientifico y tecnológico de la salud, de vacantes de médicos de familia y de las tensiones sindicales generadas por el pacto firmado con los médicos.

Sin duda, fue uno de los protagonistas del día, en una sesión en la que se aprobó por unanimidad una proposición no de ley para terminar de «forma definitiva» con el «grave» problema de las sentencias de derribo sin pérdida de patrimonio de los afectados; una moción para instar al Gobierno a garantizar la libre elección de centro de día; y en el que no salió adelante la reprobación, que planteaba el PSOE, de la conseiera de Cultura, Turismo y Deporte, Eva Guillermina Fernández, por su «pésima gestión» de los planes de sostenibilidad turística de 2023 –sí fue reprobado Pedro Sánchez y todo su Gobierno (PSOE-Sumar) por «ceder a las pretensiones del separatismo» y aprobar la Ley de Amnistía-.

Fue Pascual quien más minutos acumuló dando explicaciones. aunque pocas novedades aportó en sus múltiples intervenciones más allá de repetir que el pacto por la sanidad incluye adecuaciones retributivas «para todas las categorías profesionales» y está «abierto a todos los que quieran sumarse. Estov seguro de que llegaremos a acuerdos, no pueden permitirse el lujo de no pactar», zanjó en su última dúplica, en respuesta a su antecesor en el cargo, el socialista Raúl Pesquera, que le cuestionó «el golpe de estado a las relaciones laborales» por haber negociado el pacto médico «sin pasar por la mesa sectorial, una innovación de mucho calado».

El consejero entiende que, en esta «recuperación de retribuciones perdidas», surjan «discrepancias» y haya sindicatos que «pidan más», aunque «se ha seguido el mismo esquema, no hemos modificado los criterios para aplicar los porcentajes de subida». Y para justificar la tabla planteada a la mesa sectorial, defendió que» las características de los profesionales sanitarios son distintas a las de otras categorías». Pero justo esas diferencias de incremento salarial son las que han llevado al colectivo de enfermería a la manifestación del día 26.

#### Listas de espera

Previamente, el cruce de acusaciones fue sobre listas de espera. Pesquera, que insistió una vez más en que «no cuadran los datos» y no entiende «los milagros de Pascual», reprochó «la falta de transparencia» de la Consejería por no publicar en la web del SCS los datos diarios de actividad quirúrgica, de consultas y de pruebas, traseiste meses de apagón». «Están trabajando más que nunca, dicen. Pues si lo están haciendo todo tan bien, lúzcanlo», dijo el parlamentario socialista. Y. de nuevo, también el titular de Salud repasó todos los datos registrados la legislatura pasada «de forma incorrecta, no digo falsos» -insistió varias veces-. «Esperamos poder publicar este mes datos validados de consultas, pero no de pruebas, aún hay mucho que depurar», dijo, pero «efectivamente, aunque le moleste que vaya bien, no hay milagro, hay el trabajo de mucha gente», y «aunque despacio, ha disminuido la demora en todas las listas. Ese es el camino».

El resto del Pleno 'sanitario' lo condujo la regionalista Paula Fernández, que celebró que se tenga en cuenta la opinión de los pacientes de diabetes en el próximo contrato de aguias -como le aseguró el consejero-, pero lamentó que en lugar de «una reforma profunda» en Sanidad, sobre todo para resolver la crisis de la Atención Primaria, solo se saque «la chejuera» y que «los gestores del SCS no hayan venido a coger el toro por los cuernos, sino a tublarse cómodamente».



Vista del proyecto de ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (Pctcan). GOBIERNO DE CANTABRIA

# Fomento inicia los trámites para sacar adelante la ampliación del Pctcan

A. M.

SANTANDER. El primer paso era presentar ante el Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU) la Memoria para la Declaración de Interés Regional del proyecto. Eso ya está hecho, con el voto favorable de todos los miembros de este ente. Un avance decisivo para la ampliación del Parque Cientifico y Tecnológico de Cantaña (Petcan), un proceso que, ex-

plica el Gobierno, «dotará al parque de 159.294 metros cuadrados de superficie productiva, infraestructuras avanzadas y un apeadero de ferrocarril». Ahora, lo siguiente es que el Consejo de Gobierno proceda a aprobar la Declaración de Interés Regional, tras lo cual se licitará la redacción del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR).

Roberto Media fue el encargado de presidir la primera reunión del Consejo. El consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente explicó que se inicia «un proceso que contará con las máximas garantías desde el punto de vista ambiental, urbanístico y legal, y que va a permitir contar con una superficie de casi 160.000 metros cuadrados, que facilitará la implantación de nuevas empresas en el ámbito del II-D+b. Desde el Ejecutivo detallan de ese total, la superficie productiva estimada será de unos 76.212

metros cuadrados. El espacio contará además con infraestructuras. plazas de aparcamiento, zonas verdes y se dará continuidad al carril bici que conecta Santander con las zonas de Sancibrián y Bezana. Y, «a corto plazo», se construirá el apeadero de tren. «Podrá -explican-dar servicio a una gran cantidad de trabajadores, no solo los que vienen desde Santander, sino también los que lo hacen desde el resto de Cantabria y de fuera de la comunidad» y la propuesta para su construcción «ya ha sido apoyada en su intervención por el representante de la Delegación del Gobierno, que forma parte de este órgano consultivo»

### El Parlamento se suma al proyecto Cohorte Cantabria para investigación sanitaria del Idival

### MARÍA DE LAS CUEVAS

SANTANDER. El Parlamento se sumó ayer al proyecto Cohorte Cantabria, dirigido por el Idival para la investigación cientifica, a través de un acto en el que la presidenta de la Cámara, María José González Revuelta, animó a la ciudadanía a dar el impulso final para crecer desde los 39.000 voluntarios actuales a los 50.000 que requiere el proyecto.

De esta manera, diputados de los grupos del PP, PRC, PSOE y Vox se han sumado a las más de veinte entidades colaboradoras de este proyecto de investigación único en España, que permitirá avanzar en el conocimiento de las causas de enfermedades agudas y crónicas que afectan a la población de la comunidad autónoma, mediante la monitorización de la salud y los hábitos de vida de personas de entre 40 y 70 años.

El doctor Marcos López Hoyos, investigador principal de Cohorte Cantabria, director científico del Idival y jefe de servicio de Inmunología del Hospital Valdecilla, explicó en su intervención en un acto en el patio del Parlamento la importancia de este proyecto «que avanza en la investigación de la medicina personalizada y preventiva».



# La oposición propone construir un aparcamiento en altura en la calle Alta

El PSOE y el PRC piden levantar esta estructura en el solar de la antigua Prisión Provincial en lugar de hacer viviendas. como se decidió en 2017

### ÁNGELA CASADO



SANTANDER. La supresión del anarcamiento de la calle Alta de Santander, ubicado en el solar de la antigua Prisión Provincial, ha despertado las alarmas de aquellos que aparcan ahí para ir a trabajar -y que llegan a hacer colas de una hora- y también de los vecinos, ya que sus 317 plazas alivian la OLA que lo rodea. El propietario del terreno es la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Siepse), cuva intención desde que se derribó la vieja cárcel en 2010 era edificar. A la espera de que llegase el momento, se construyó el parking de forma temporal, una obra que más de una década después es esencial para muchos. Por eso, parte de la oposición (PSOE v PRC) defiende que lo que finalmente se construya en este espacio sea un aparcamiento en altura, que además ampliaría las plazas actuales y evitaría las largas colas que se forman para aparcar en el solar.

Cada uno por su lado, socialistas y regionalistas piden la construcción de un parking más amplio que el actual. Aunque recuerdan su propuesta ahora, al surgir de nuevo el debate porque la Siespe ha reactivado los trámites para construir en el solar, ambos grupos ya habían pedido esta solución en el pasado. El PSOE lo llevó en su programa electoral del año

pasado y el PRC lo defendió en un Pleno de la pasada legislatura, sin obtener apovo suficiente para que saliera adelante

El portavoz del PSOE en Santander, Daniel Fernández, defiende la propuesta al considerar que «la calle Alta no necesita más viviendas, necesita servicios, espacios públicos y zonas verdes para meiorar la calidad de vida de los vecinos». El concejal defiende esta iniciativa tras publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la expropiación forzosa de la esqui-

El PSOE llevó la propuesta

en su programa electoral

v el PRC lo defendió en el

Pleno de enero de 2023

LAS CLAVES

REIVINDICACIÓN

na sureste de la parcela, último paso para que Siepse pueda poner en marcha los provectos de urbanización v compensación de solares y edificios de viviendas. Para el portavoz socialista, más allá de la construcción de pisos, la alcaldesa Gema Igual «debe ponerse del lado de los santanderinos y trabajar en el Ayuntamiento para escuchar sus necesidades y convertirlas en propuestas y hechos como, por ejemplo, que en esta zona se construya un aparcamiento en altura con servicio

### SITUACIÓN

La esquina suroeste, de propietarios particulares. se ha expropiado para construir en toda la finca

de rotación para los vecinos». Además. Fernández ofrece colaborar con Igual «para ir de la mano» en las conversaciones con el Ministerio v con la Siepse.

Los regionalistas, por su parte. explican que el aparcamiento actual, con sus más de 300 plazas, «sirve de desahogo en una zona con una importante presión demográfica, con importantes centros de trabajo y actividad como Ministerios, los juzgados o el centro de salud, además del comercio local y los centros educativos». Su portavoz, Felipe Piña, recuerda que el PRC va presentó en enero de 2023 una moción al Pleno para que se negociase con la Siepse y construir «un aparcamiento en altura removible», además de estudiar la viabilidad jurídica de la incorporación de dicho aparcamiento a la red de la OLA total o parcialmente.

Piña indica que su utilización está regulada por un convenio que involucra a la Siepse y al Ayuntamiento y que permite una cesión de dicha parcela al Consistorio para uso «de forma única y exclusiva de una instalación de un máximo de 350 plazas de aparcamiento». Por eso insiste, más de un año después de llevarlo al Pleno, en que se inicie una nueva negociación para modificar el destino del solar, mantener las plazas existentes y valorar la ampliación en altura del mismo.

### Situación del solar

En la finca, en la esquina sureste, había una parcela que no pertenecía a la antigua Prisión Provincial. Para poder gestionar todo el terreno era necesaria su incorporación a la operación futura y, al ser de varios herederos, se ha expropiado forzosamente con el fin de unir esa esquina, de 1,000 metros cuadrados, al resto de la parcela, de 9.000. La Siepse, además, ya tiene «avanzados» los proyectos de urbanización y compensación y ahora, una vez constituida la Junta de Compensación y a la espera de concluir la expropiación, el siguiente paso será presentárselos al Ayuntamiento para seguir avanzando.

Cuando se dieron a conocer las intenciones de las administraciones para construir allí en 2017. se señaló que el Ayuntamiento construiría 55 viviendas asequibles y la Siepse, otras 44.



Recreación elaborada por el PRC de su propuesta de construir un aparcamiento en altura en la calle Alta de Santander. pm

### El PSOE cree que «la ciudad va a peor» tras el primer año de legislatura de Gema Igual

SANTANDER. El portavoz municipal del PSOE, Daniel Fernández, cree que «Santander no es que no haya mejorado, sino que va a peor» tras el primer año de esta legislatura con el Gobierno del PP de Gema Igual con mayoría absoluta. Además, añade que esto

«es nalnable» para los vecinos «Ya no pedimos un Santander sin Igual, sino que queremos que todo deje de dar igual», enfatizó el socialista. Fernández lamenta que la alcaldesa «ha tomado la mayoría absoluta como un cheque en blanco» para tener la ciudad «peor que nunca» y, por ello, considera que es «urgente» cambiar

las políticas que se desarrollan en la capital de Cantabria.

Para el dirigente socialista, este primer año «se ha demostrado que el PP no sabe gestionar porque va no tienen la excusa de tener que ponerse de acuerdo con Vox y Ciudadanos como en la legislatura anterior y todo sigue igual de paralizado». El portavoz

enumera, entre otros «problemas enquistados», la crisis de la basura «sin resolver y sin un nuevo contrato adjudicado para la prestación del servicio» o los «impuestos locales más caros que nunca para los peores servicios públicos en 47 años de gobierno de los mismos». A esto suma que «no se ha avanzado en absoluto» en el desarrollo de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un documento que «sigue empantanado». «Perdimos cuatro años con el proyecto Santander Hábitat Futuro que pusieron en marcha la legislatura pasada y ahora empiezan de nuevo. En estos tres años que tenemos por delante tampoco vamos a tener PGOU», lamenta Fernández.

Ante esta situación, señala que los socialistas «somos la única alternativa de cambio para Santander y es en lo que vamos a trabajar los próximos tres años». «Santander merece un alcalde que quiera a su ciudad, que la haga progresar, que cuide a sus vecinos, preserve el patrimonio cultural y amplíe las oportunidades para vivir y trabajar en la ciudad».



Dos turistas, a su llegada a un piso turístico. DM

# Igual pide que el futuro decreto de pisos turísticos fomente la «competencia leal» en el sector

La alcaldesa tiene una expectativa «muy alta» en torno al borrador de dicho documento, al que aportará alegaciones, una vez presentado, «si creemos que falta algo»

### CANDELA GORDOVIL

SANTANDER. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha sido muy tajante respecto a su postura sobre el futuro decreto que regulará las viviendas de uso turístico v que el Gobierno de Cantabria publicará próximamente. Igual tiene una expectativa «muy alta» en torno al borrador de dicho documento, para el que aboga por «trabajar entre todos» para tener «la meior normativa» v poder dar «seguridad» a los ciudadanos y también fomentar una «competencia leal» con el sector turístico, que tiene «otras reglas de juego». El pasado 3 de abril se abrió un plazo de consulta pública para pedir opiniones respecto a este futuro decreto y el Consistorio santanderino presentó alegaciones pidiendo al Ejecutivo regional que encasille estos pisos como una actividad empresarial que pague impuestos «como el resto»

Ígual adelantó que harán lo propio cuando finalmente salga a la luz el documento y aportarán más alegaciones «si creemos que falta algo o aplaudiremos si está bien elaborado», añadió la regidora a preguntas de los medios de comunicación durante la inauguración de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que se celebró ayer.

«Esos alojamientos pueden generar un problema de seguridad», insistió Igual. Y para explicar su postura, comparó los hoteles con las viviendas turísticas, «En un hotel, la Policía Nacional tiene los datos, pero en una vivienda turística no tiene por qué, además de que en un hotel hay personas con los estudios o con conocimientos turísticos, históricos y

gastronómicos y en una vivienda turística a lo mejor no ven ni al propietario». A su juicio, todo esto hace que la imagen de la ciudad «también se vea dañada», a lo que se suma la convivencia con el vecindario, ya que «todos queremos conocer quién vive al otro lado de nuestra escalera».

La alcaldesa defendió que «la normativa tiene que ser igual para todos», «El turismo en Santander nunca genera problemas, pero lo que tenemos que hacer es evitar que los genere». Además, el tema de los pisos turísticos «es algo que no controlan los ayuntamientos» porque no tienen las competencias, y por ello Santander lleva varios años pidiendo al Gobierno cántabro «que modifique la normativa para poder regularlos». Estas son las «lagunas» que el Consistorio pide que resuelva el decreto, «Los alcaldes debemos de saber cuánta gente podemos tener en la ciudad para dimensionar los servicios, para que la satisfacción del visitante sea la que queremos», concluyó Igual.

# Oferplan



Elije entre limpieza y diseño de cejas o un lifting de pestañas

40%

### ◆ ANDREA CARVAJAI



### Opción 1: Limpieza + Diseño de Cejas a 9€ en vez de 15€

Duración: 30 min. Despierta tu mirada con este exclusivo servicio de Diseño de Cejas + Limpieza con Cera Tibia. Resalto la belleza natural de tus cejas con precisión y estilo, mientras la cera tibia elimina suavemente el vello no deseado.

### Opción 2: Lifting de Pestañas por 22€ en vez de 35€

Duración: 1:20 min. Realza tus ojos con este servicio de Lifting de Pestañas. Logra una curvatura perfecta y natural que abre tu mirada y resalta la longitud de tus pestañas sin necesidad de extensiones. Disfruta de unas pestañas elevadas y definidas.

### CONSULTA DESCRIPCIÓN Y CONDICIONES EN LA WEB

- Este descuento y muchos más en oferplan.eldiariomontanes.es



### Ryanair niega la «emergencia» en su vuelo desde Bérgamo

### DM

SANTANDER. El avión partió de Milán-Bérgamo con destino a Santander, pero fue desviado a Toulouse, donde tomó tierra, según declararon a este periódico varios pasajeros, «por un olor a quemado y algo de humo». Es el relato de lo que sucedió el domingo con vuelo del Seve Ballesteros y que recogió El Diario Montañés. Desde Ryanair ofrecieron aver su versión de lo sucedido, «Este vuelo de Bérgamo a Santander -confirma la compañía- se desvió al ae-

ropuerto de Toulouse debido a un olor en la cabina. El avión aterrizó con normalidad y fue inspeccionado por los ingenieros y autorizado a volver al servicio antes de partir hacia Santander más tarde ese mismo día». La versión coincide, en general, con lo que contaron buena parte de los pasajeros. Lo que la compañía matiza es que «no se produjo ninguna emergencia» en el vuelo. En concreto, que no se trató de un aterrizaje de



# Baño de masas para los perros policía

Unos 6.000 escolares de 28 centros educativos de Cantabria asisten a una exhibición de los agentes caninos celebrada en El Malecón



TORRELAVEGA. Seguro que Lía, Alejandra, Telma, Saúl, Emma y otros 6.000 niños que aver abarrotaron El Malecón de Torrelavega están ahora afónicos, tras pasar una mañana lanzando ánimos y arengas a favor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y, sobre todo, sus agentes a cuatro patas. Los perros de la Policía Local de la capital del Besaya, la Policía Nacional y la Guardia Civil se dieron ayer un auténtico baño de masas, en una jornada tórrida -el sol pegó muy fuerte en el césped y en la gradaa la que acudieron niños de hasta 28 colegios de Cantabria. Se hicieron notar incluso antes de llegar, con pequeños cortes de tráfico en las inmediaciones del camno y la presencia de algunos efectivos en las calles, pero lo que ocurrió en El Malecón fue otra cosa; puro espectáculo al servicio de la diversión y al más puro estilo del 'cómo están ustedes'. Puede añadir tantas vocales o alargar las palabras tanto como quiera. El diálogo que intercambiaron el presentador y la grada fue exactamente así desde el principio a las diez de la mañana: «¿Cómo estáis?», seguido de un agudísimo y felicísimo chillido.

En el centro del campo y del show, los perros Urko y Asgard, con placa de la Policía Local; Dita, Día, Rosca y Roxi, de la Policía Nacional; así como Lola, Eos, Berna, Thor y Jimy, por la Guardia Civil. Los canes más obedientes y responsables de Cantabria, tan capaces de 'cazar' a un delincuente en su huida como de localizar una maleta con droga, un explosivo en un aeropuerto o una persona perdida en el monte. Han hecho eso v más desde que sirven a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y lo volvieron a demostrar ayer en Torrelavega, en una de esas exhibiciones que encanta a los niños que y ayuda a prender muchas vocaciones

Con 11 años. Lía Husillos, va tiene claro que quiere ser policía. «Me gustaría ser agente y que la gente se sienta bien sabiendo que todo va sin problemas» contestaba, deslumbrada por la disciplina de los canes y la labor de los agentes a diario. «Lo están haciendo muy bien», les dedicaba ella, alumna del CEIP María Torner (Mompía).



Agentes de la Policía Local simulan, con uno de sus canes, una situación de control de masas, ayer, en El Malecón. FOTOGRAFÍAS: LUIS PALOMEQUE



Un agente de la Guardia Civil, con uno de los canes del instituto armado.

La exhibición inspiró la suya y otras vocaciones, como las de sus compañeras Alejandra Cavero y Telma Huerga: «Quiero ser policía porque me gusta avudar a la gente. Es una profesión de riesgo, pero es muy bonita y requiere mucha responsabilidad», se presentaba la primera; «quiero ayudar a que no haya problemas, a

que las ciudades estén tranquilas. Son muy valientes», acompañaba la segunda.

La predisposición para servir a la ciudadanía también emerge en Torrelavega gracias a alumnos del CEIP Matilde de la Torre (Ganzo). Uno de esos escolares es Yago González Ortiz, convencido de querer vestir el uniforme cuando sea ma-



La Policía Nacional también participó en el multitudinario evento.

yor. «¿Que por qué quiero ser policía? Quiero ayudar al mundo, proteger a la gente y atrapar a los malos», decía, a sus 9 años, y sin cerrarse puertas: «También quiero hacer más cosas». Otro compañero, Samuel None Gutiérrez, lo tiene igual de claro gracias a su profesor de kárate, que también es agente. «Quiero ser policía de los que van con el perro», decía, inspirado en la química que, mientras, uniformados y canes derrochaban en el campo de fútbol.

Como él, lo reconocieron miles de niños, quisieran o no llevar la placa algún día. Emma González, por ejemplo, quiere ser doctora. «Es una gran responsabilidad. La profesión está valorada; es muy importante», rindió esta alumna del CEIP Los Torreones (Cartes), en línea con las palabras de Saúl Ruiz. Este juega en el Bathco y no renuncia al sueño de ser profesional. «Hacen un gran trabajo», declaró, al inicio de una cita a la que no faltaron ni el consejero de Educación, Sergio Silva, ni el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, entre otros representantes institucionales.

### LAS FRASES

### Lía Husillos

CEIP María Torner (Mompía)

«Me gustaría ser agente y que los vecinos se sientan bien sabiendo que todo va sin problemas»

### Yago González

CEIP Matilde de la Torre (Ganzo)

«¿Que por qué quiero ser policía? Quiero ayudar al mundo, proteger a la gente y atrapar a los malos»

### Emma González

CEIP Los Torreones (Cartes)

«Nuestros policías tienen una gran responsabilidad. La profesión está valorada y es muy importante»



# El corte por la obra del ramal, «sin incidencias» en su primera jornada

Durante mes y medio, los conductores no podrán incorporarse a la autovía en dirección a Palencia desde Sierrapando

No será así hoy ni durante las próximas seis semanas, eso sí. Los conductores que quieran incorporarse a la autovía en dirección a Palencia no podrán acceder desde Sierrapando en mes y medio. En su lugar, el Ministerio de

Transportes desviará provisionalmente a los vehículos por la carretera N-634 (por la ronda de Torrelavega) hasta llegar a la localidad de Tanos, donde sí se podrán incorporar a la autovía a través del enlace 178.



Acceso a la A-67 desde Sierrapando, en dirección a Palencia. J. SANTAMARÍA

### J. GANGOITI

TORRELAVEGA. La primera jornada del corte anunciado por el Ministerio de Transportes con motivo de las últimas obras del ramal de continuidad de Torrelavega transcurrió ayer con tranquilidad y, sobre todo, «sin incidencias reseñables», tal y como confirma el Ayuntamiento. Para los conductores, que desde ayer no pueden acceder a la autovía (A-67) en dirección a Palencia desde la localidad de Sierrapando -teniendo que incorporarse desde Tanos o Ganzo-, esta primera jornada fue menos tormentosa incluso de lo esperado, ya que el corte se produjo cerca de las diez y media de la mañana y no a primera hora, como estaba previsto, pudiendo así los más madrugadores incorporarse a esta carretera con normalidad.

### El verano llega a La Llama con el Parque del Agua, que estará abierto hasta el 16 de septiembre

### J. G.

TORRELAVEGA. Vuelven los chapuzones un verano más al Parque del Agua de Torrelavega. Con la llegada del calor e inicios de semana tórridos como el de ayer, los niños vuelven a poder echar mano de esta instalación y cobiiarse bajo sus fuentes de agua. una alternativa de refresco y ocio de la que hacen uso miles de niños durante todo el periodo estival. Así viene siendo desde que la instalación se inauguró en 2021; desde entonces, el Parque del Agua se ha convertido en un plan de baño ideal para muchas familias que, sin salir del municipio o sin acudir siquiera a las nuevas piscinas de Tanos, pueden combatir el bochorno en pleno centro de la ciudad. Y así será, un año más, de 11.00 a 21.00 horas y hasta el 16 de septiembre. Y ojo con que no se prolongue la temporada de baño. El Ayuntamiento no descarta mantener la instalación abierta si las altas temperaturas así lo requieren, tal y como informaron ayer el alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Deportes, Nacho González





Lo cierto es que las desavenen-

# El PP rompe el pacto con sus socios del PRC en Ampuero y gobernará en minoría

La alcaldesa acusa a sus exaliados de poner «palos en las ruedas», mientras los regionalistas culpan a Amaya Fernández de imponer su «ordeno y mando»

#### ANA BRINGAS

AMPUERO. La coalición de gobierno de PP y PRC en Ampuero se ha roto. Así lo anunció aver la alcaldesa del municipio, la popular Amaya Fernández, a través de un comunicado hecho público poco después de finalizar la sesión plenaria extraordinaria que, sin embargo, se desarrolló con total normalidad. Fernández tomó la decisión de cesar de sus cargos en el equipo de gobierno a los tres concejales regionalistas «pensando en la normalización de la gobernabilidad del municipio» y apuntando a los «rumores de una moción de censura», según ella misma explicó. En este sentido, la regidora destacó que «desde el minuto uno he tenido que soportar la actitud a la contra mantenida por los concejales regionalistas v su permanente obstrucción a la acción de gobierno».

En la otra cara de la moneda se pronunció el portavoz del PRC, Jesús Díez, quien atribuyó el cese de sus concejales a su negativa a acatar «el ordeno y mando» de la alcaldesa, quien, a su juicio, «ha tenido una actitud prepotente e impropia de quien ha conseguido su cargo gracias a los votos del PRC». Asimismo, le reprochó «una sucesión de deslealtades» desde que formalizaron el pacto y aseguró que la ruptura es fruto de una decisión «unilateral» de Fernández. «La regidora ha tratado de anularnos desde el principio, pero no nos hemos resignado a dejarle campar a sus anchas y por eso ahora rompe el pacto», alegó. En este sentido. Díez reprochó la «invasión constante de competencias, incluso



Toma de posesión de Amaya Fernández (PP) como alcaldesa de Ampuero, en octubre de 2023. DANIEL PEDRIZA

en las áreas de gestión regionalistas», como la Concejalía de Obras, a la que ha «maniatado e impedido realizar su trabajo y mantener cualquier relación con el Gobierno de Cantabria».

Así las cosas, con la ruptura del pacto, el PP pierde la mayoría absoluta con la que ha venido gobernando gracias al apovo de los tres ediles regionalistas, que pasan directamente a la bancada de la oposición junto a los cuatro ediles del PSOE. Y también con cuatro continuarán los populares. que asumen las riendas del Consistorio en minoría.

La ruptura del pacto hace asomar la amenaza de una moción de censura en el Ayuntamiento de Ampuero. Si esta llegara a materializarse, sería la cuarta que se produce en Cantabria en las últimas semanas tras las de Rionansa, Santillana del Mar y Voto, que

### LAS FRASES

Amaya Fernández (PP) Alcaldesa de Ampuero

«La falta de confianza es total v absoluta. no solo por su actitud, sino por los rumores continuos de una moción de censura»

### Jesús Díez (PRC)

Exteniente alcalde de Ampuero

«La alcaldesa ha tratado de anularnos desde el principio, pero no nos hemos resignado a dejarle campar a sus anchas y por eso ahora rompe el pacto»

cias entre los socios de gobierno se han traducido en un Ayuntamiento sin Presupuesto para este 2024, pese a haberse presentado dos veces a Pleno, una de ellas –la última- incluso llegó a aprobarse en la comisión previa. Precisamente este es uno de los motivos que Fernández subravó como muestra del «negativo comportamiento» de los regionalistas, que explicaron que la alcaldesa trató de presentar el documento «sin consensuarlo». «De manera permanente y des-

de mi elección como alcaldesa, he tenido que aguantar a unos conceiales que lejos de cumplir con la función que les corresponde, se han dedicado a poner palos en las ruedas de la gobernabilidad. La falta de confianza en ellos es total v absoluta, no solo por esa actitud obstruccionista a la acción del equipo de gobierno, sino también, y ya en el ámbito de lo político, por los rumores continuos de una moción de censura», detalló Fernández en el comunicado. La popular aludió a la posibilidad de que el PRC pactara con el PSOE -que cuenta con cuatro concejales en el Ayuntamiento ampuerense- para desbancar al PP de la Alcaldía.

### Sorpresa entre los socialistas

Por su parte, el portavoz del PSOE, Víctor Gutiérrez, asegura que el cese «le ha pillado por sorpresa», aunque, al igual que la regidora, pone el foco en el Presupuesto como muestra del «poco feeling» del equipo de gobierno. El socialista rechaza rotundamente un acuerdo con los populares, aunque reveló una actitud abierta ante un posible pacto con el PRC: «Hay que mirarlo en frío, tendremos que sentarnos a hablar, no vamos a pactar por pactar», afirmó ayer.

El anuncio de la ruptura del pacto entre PP y PRC se produjo poco después de finalizar la sesión plenaria extraordinaria celebrada aver, en la que se aprobó por unanimidad el provecto de restauración fluvial del río Asón y afluentes para evitar las recurrentes inundaciones que afectan al municipio y su polígono industrial. El plan cuenta con una subvención de 3.3 millones de euros con cargo a Fondos Europeos y aún carece de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

### Crece la tensión en el cuarto día de huelga en Camargo

### SHEILA IZQUIERDO

MURIEDAS. La cuarta jornada de huelga que afecta a los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria en el Ayuntamiento de Camargo abrió ayer nuevos frentes que complican la normalidad en las calles del municipio

Según informó aver el sindicato USO, convocante de los paros, la empresa Geaser, la concesionaria del servicio de recogida de basuras, ha sido denunciada ante la Guardia Civil porque, el pasado día 15, cuando la delegada de personal del comité de huelga se disponía a verificar que el camión que debía re-

coger papel y cartón se ocupaba de los residuos orgánicos, «el jefe de servicio», que se encontraba escoltando a dicho camión, «bloqueó» el acceso a ésta, impidiendo que se acercara y retratara con su teléfono móvil lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Acto seguido -añadieron desde el sindicato- el citado camión salió con cierta prisa del lugar, hasta el punto de que «llegó a perder basura» por el camino.

Desde el sindicato afirmaron ayer que estos hechos fueron denunciados el mismo sábado ante la Guardia Civil y que fueron trasladados ayer al alcalde, Diego Movellán, a quien solicitan que tome cartas en el asunto, porque «al margen de que se estén impidiendo las funciones de la delegada, se está atentando contra el medio ambiente». El alcalde, añadieron, «no lo puede consentir».

dieron lugar a los cambios de si-

glas en los gobiernos de estos tres

PP con el PRC se produjo al co-

mienzo de la legislatura, cuando

ocupaba la Alcaldía el popular Pa-

tricio Martínez, que más tarde se-

ría nombrado director del Centro

de Investigación del Medio Am-

biente de Cantabria. Como con-

secuencia, dejó su cargo en ma-

nos de la actual regidora, Amaya

Fernández, quien tuvo que nego-

ciar durante semanas con el PRC

para mantener su respaldo. Ya en

ese momento, sus socios de go-

bierno, liderados por Jesús Díez,

mostraron sus reticencias a for-

malizar de nuevo el pacto. Aho-

ra, la regidora justifica su deci-

sión en «la falta de compromiso

con la Alcaldía, que ha tenido

como resultado la paralización

total del Consistorio»

Cabe recordar que el pacto del

municipios.

Además, el sindicato afirmó que están preparando otra denuncia ante Inspección de Trabajo por unos servicios mínimos «abusivos» en ambas plantillas, «con una aplicación real del 70%

v en algunas categorías del 100%», que se sitúa por encima del 50% anunciado. «Están haciendo esquirolaje empresarial», advirtieron desde el sindicato.

Por otro lado, USO anunció aver su intención de solicitar ante la Delegación de Gobierno en Cantabria autorización para organizar una concentración «pacífica» mañana miércoles, coincidiendo con el día del pregón de las fiestas de San Juan en Maliaño, «porque los vecinos tienen que saber lo que está ocurriendo»



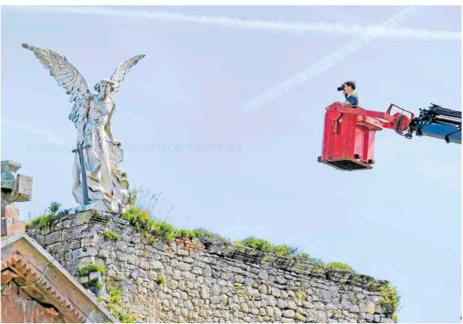

Uno de los técnicos de la empresa encargada de la restauración se acerca en una grúa a la escultura del Ángel Exterminador. JAVIER ROSENDO

# Analizan el Ángel Exterminador de Comillas para iniciar su restauración

Técnicos de la empresa encargada de los trabajos acuden al antiguo cementerio con una grúa para valorar los daños de la escultura de Llimona

### LUCÍA ALCOLEA

COMILLAS. Aseguran los académicos y expertos en patrimonio que la escultura del Ángel Exterminador que corona el antiguo cementerio de Comillas está rota. Oue la icónica obra de mármol del artista catalán Josep Llimona necesita una pronta intervención. Pero no se lleven las manos a la cabeza -no todavía-, porque esto va lo sabíamos. Lo novedoso es que aver, lunes, se han iniciado los primeros estudios para proceder a una futura restauración. Como se hizo con la verja de Doménech hace unos meses, que ahora luce flamante a la entrada del camposanto. Un precedente ilusionante

Bajo un sol aún inofensivo, temprano, y ese cielo azul impoluto que asoma a veces por el Cantábrico, una grúa estiraba ayer su brazo de treinta centímetros de largo para acercarse al ángel del cementerio comillano, Presenciaban la escena los miembros del equipo multidisciplinar de expertos en patrimonio, que ha impulsado la recuperación de la escultura. Entre ellos, el doctor en Historia del Arte Enrique Campuzano, el doctor en Química Alberto Tagle, el arquitecto Luis Alberto Alonso, la especialista en la obra de Llimona, Natalia Esquinas, y la secretaria general de la Fundación Domènech i Montaner, María Manadé.

Todos alertan del peligro que corren las piezas originales que conforman el ángel guardián del antiguo cementerio comillano. Piezas que se están viendo afectadas por la corrosión de los materiales que se emplearon en su última restauración. «La estatua se cayó en el año 1941 como consecuencia de un temporal y para reconstruir la parte afectada emplearon cemento y elementos metálicos que se han ido oxidando, lo que genera daños y roturas en el mármol original». De hecho, si uno se fija mucho, puede ver las varillas medio desnudas -porque se ha caído el cemento que las cubría-sobresalir de las alas del monumento. A todo esto hay que añadir que el cementerio se ubica al lado del mar y la escultura posa expuesta a las inclemencias meteorológicas, lo que dificulta su conservación.

Con el fin de inventariar los daños que sufre, los operarios de la empresa de restauración, con sede en Madrid, tomaron aver fotografías y muestras que serán analizadas antes de decidir cómo y dónde actuar. Una parte de los resultados serán analizados por expertos de la Universidad de Granada, «donde son impulsores de un tratamiento con bacterias, ya que éstas generan cal y la cal consolida».

También tendrán que determinar si el ángel se restaura in situ o si se traslada. La primera opción «implica montar un taller allá arriba», explican los entendidos. El muro que soporta la figura tiene 12 metros de altura y el monumento, cuatro. «Habría que quitar elementos para luego volver a colocarlos y si además se producen precipitaciones o hace viento...». «No es una tarea fácil», aseguran, Pero es que bajar la pieza, también entraña sus riesgos. Además, puede salir más caro. De momento, no descartan ningu-

En principio será el Obispado quien corra con el coste de los trabajos, como hizo con la verja de Domènech na opción. «Primero tenemos que realizar un análisis exhaustivo, porque vamos a ciegas». Hasta que no se conozcan de forma concreta las 'dolencias' del ángel, tan solo se puede trabajar sobre supuestos.

El tema de los plazos también es pantanoso. «Es imposible ofrecer una fecha para iniciar los trabajos sin datos sobre lo que se tiene que hacer». Sin embargo, los académicos caminan más sobre seguro cuando hablan de financiación, «En principio se ha comprometido a subvencionarlo el Obispado de Santander a través de la parroquia de Comillas». «De momento, no hay un euro que venga de la Administración pública». También fue la Iglesia quien pagó la recuperación de la veria ornamental.

### Importancia capital

Hace ocho años, ante la insistencia de Campuzano, acudieron a valorar el monumento técnicos del Instituto de Patrimonio Cultural de España. «Estimaron un presupuesto bajo de 30.000 euros». Ahora costará más. «La obra es de una importancia capital para Cantabria –indica el equipo de expertos- y para el patrimonio nacional, tanto por su calidad artística como por su relevancia histórica».

### Santoña solicita renovar la cubierta de la iglesia y modernizar los espacios deportivos

#### ANA COBO

SANTOÑA. Modernizar las instalaciones deportivas municipales, renovar la cubierta de la iglesia parroquial o colaboración para afrontar la rehabilitación del Palacio de Chiloeches. Son algunas de las necesidades que el alcalde de Santoña, Jesús Gullart, le ha trasladado a la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Eva Guillermina Fernández, durante la visita institucional que ha realizado al municipio.

En el encuentro se ha conseguido, por el momento, el compromiso de este departamento para proceder a la restauración de la pila bautismal del siglo XIII del templo religioso. La intervención comprenderá las tallas y las imágenes, visiblemente deterioradas. El regidor también pidió la avuda del Gobierno de Cantabria para crear espacios expositivos en el Fuerte de San Martín y para renovar estructuras del Fuerte del Mazo.

### Fomento inicia las obras del nuevo apeadero en Ribamontán al Monte

RIBAMONTÁN AL MONTE. El Gobierno de Cantabria ya ha iniciado las obras del apeadero para mejorar la seguridad de los usuarios del transporte público en Jesús del Monte, en el municipio de Ribamontán al Monte, cuya inversión supera los 104.000 euros. Así se lo trasladó el consejero de Fomento, Roberto Media, al alcalde, Joaquín Arco, en el encuentro que mantuvieron. Esta nueva infraestructura básica de transporte, cuva obra se espera concluva a finales de agosto, tiene por objeto ofrecer un espacio seguro fuera de la carretera y permitir a los usuarios resguardarse de la lluvia. La obra consistirá en la excavación y adecuación del terreno, así como en la construcción, montaje e instalación de una marquesina de estilo rústico. Además, el Gobierno acometerá una nueva senda peatonal en la carretera CA-430 de Anero a Pontones, en las inmediaciones de la intersección con la CA-455.



# La ELA apaga la sonrisa de Silvia, la hospitalera del albergue de Isla

Su historia despertó una ola de solidaridad para ayudarles a ella y a su pareia, Felipe, a comprar una casa adaptada a esta cruel enfermedad

### ANA CORO

BAREYO. La dulce sonrisa de Silvia Van Erp, la hospitalera junto a su pareja Felipe Aranda del albergue de peregrinos de Isla, se ha apagado para siempre. La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que le diagnosticaron hace dos años se agravó en los últimos días, hasta causar su fallecimiento el pasado viernes a los 68 años.

La historia de Silvia había despertado una ola de solidaridad entre los vecinos de Güemes -donde habían vivido- y de otros puntos de Cantabria y de España, que se han volcado para avudarles a comprar una casa adaptada. Fue tal la generosidad, que hace unas semanas la pareja pudo formalizar la adquisición de una pequeña vivienda en el pueblo de Arnuero, Actualmente, y con la ayuda de voluntarios, se estaba procediendo a reformar el baño y la habitación en la que iba a dormir Silvia, natural de Holanda, Pero, finalmente, la cruel enfermedad ha avanzado más rápido que la solidaridad de todas las personas que han puesto su grano de arena para que tuviera una vida más fácil. Una colaboración que Felipe quiere agradecer públicamente. Nunca se pudo imaginar tanto apoyo.

El hombre saca fuerzas para dar las gracias a «toda la gente» por «la respuesta y el comportamiento tan maravilloso que han tenido. No se puede pedir más». Lo expresa con el corazón roto. Un dolor que se atenúa con los maravillosos recuerdos al lado de Silvia, que, al menos, «pudo disfrutar algunos días del jardín de la casa, mientras nosotros estábamos trabajando. Estaba muy ilusionada»

Hacía un año que la pareja, que dirigía altruistamente el alber-



Silvia y Felipe, junto a su perro, en una de las habitaciones del albergue de peregrinos de Isla. J. SANTAMARÍA

gue de peregrinos de Isla, se había tenido que trasladar a vivir a este alojamiento, ya que la casa en la que residían de alquiler, en Güemes, era una segunda planta y no se les permitía colocar un salvaescaleras. El albergue era una solución temporal. El espacio no estaba adaptado y carecían de intimidad, al tener que compartir las estancias con los peregrinos. Su obietivo era comprar una pequeña casa de 85.000 euros en Arnuero, pero les faltaban

25.000 euros y el banco no les daba un préstamo por su edad. Ahí entró en juego el Albergue de la Cabaña del Abuelo Peuto, de Güemes, donde la pareia se conoció en 2007. Él trabajaba como voluntario y ella recaló como pe-

El cura Ernesto Bustio, al frente de este centro, v otros voluntarios y vecinos han impulsado numerosas iniciativas para recaudar fondos. «Quiero dar las gracias al albergue de Güemes, a todos los vecinos, a la hospitalidad de Lourdes y al Ayuntamiento de Arnuero, que nos dejó vivir en el albergue, y nos ha dado facilidades para los permisos de obras de la casa», enumera Felipe.

La despedida de Silvia fue el pasado sábado en la iglesia de Güemes, que se quedó pequeña para acoger a los familiares y amigos que quisieron darle su último adiós v arropar a su pareja. «La he cuidado con mucho cariño», concluye Felipe.

### OBITUARIO Íñigo Ben Ruiz de Pellón Periodista

# Un hombre bueno. un ser excepcional que no tenía enemigos

JUAN CARLOS FLORES-GISDEDT

s muy difícil evocar la memoria de un ser querido y hoy me toca a mí recordar a un hombre inigualable, a una persona entrañable y buenísima, un periodista sin enemigos. Desde que nos conocimos, nos quisimos. Y eso le sucedió a todo el conglomerado de informadores de Cantabria. Formó parte de nuestra tribu ocupando un lugar destacado: era bueno, divertido, comprometido, cariñoso, solidario, generoso, siempre dispuesto a avudar a todos.

Íñigo Ben era muy conocido por la profesión periodística de Cantabria, a la que llegó gracias a su afición a la música. Empezó su carrera profesional muy joven, pinchando en la desaparecida discoteca Disco Rojo, que fue una referencia en los años 70 en Solares (Medio Cudeyo). De ahí dio el salto a la radio: pasó por varias cadenas en las que aportó sus conocimientos musicales, entre ellas la COPE. Después empezó a colaborar con El Diario Montañés como corresponsal en municipios como El Astillero y Camargo, labor que desempeñó durante años v en la que cuajó estrechas amistades.

Cuando Diario 16 abrió delegación en Cantabria, fue uno de los profesionales que fichó la cabecera nacional. Más tarde, trabajó varios años en la televisión regional Telecabarga y también probó suerte en México una temporada. A la vuelta de la aventura americana se hizo cargo del gabinete de prensa del Obispado de Santander, al que prestó leal servicio, nunca bien agradecido,



Íñigo Ben. pm

durante casi dos décadas como jefe de comunicación.

Su larga experiencia en prensa, radio y televisión, su bonhomía, educación y simpatía le sirvieron para poner en marcha un gabinete de comunicación en la Iglesia católica de Cantabria. Un trabajo que desarrolló de manera excepcional, sin horario v sin decir nunca que no a cualquier petición de ayuda de un compañero periodista. Nunca dijo «no se puede». Siempre dijo «por supuesto, te consigo de inmediato lo que necesitas». Y así logró que todo lo relacionado con la Iglesia apareciese en los medios de comunicación con carácter profesional. Durante sus años en el Obispado, tuvieron presencia en los medios de comunicación todos los ámbitos y estamentos relacionados con la Iglesia, desde cofradías penitenciales hasta asociaciones de ayuda a los desfavorecidos, desde monias de clausura hasta párrocos de pueblo. Su abrupta marcha del Obispado acabó con la profesionalidad en la comunicación que emanaba desde allí. La salud le abandonó entonces v ahí comenzaron sus importantes problemas físicos y anímicos. Su salud en los últimos años de su vida le preocupaba. Murió el pasado

Íñigo siempre fue un excelente compañero, el alma de la fiesta en las celebraciones y un buen amigo desde la infancia. Sus compañeros del colegio La Salle de Santander, donde cursó EGB y BUP, le recuerdan como el animador de todos los festejos. Damos fe de ello en El Diario Montañés: las comidas

y cenas de confraternización eran únicas gracias a él. Desde el colegio era también un derrochador de felicidad, tanta, tanta, que la transmitía haciendo reír con sus chascarrillos continuos. Era muy popular y famoso en La Salle por sus imitaciones a profesores, a hermanos del colegio y a personajes populares de la época del cine, radio y televisión. Siempre contaban con él en las fiestas de San Juan Bautista de La Salle para que actuara en el salón de actos, para que hiciera algunos de sus famosos monólogos..

Íñigo vivió toda su vida en Solares, encima de la cafetería México, y su abuelo Rafael Ben Velero y su padre, Víctor Ben Sacristán, fueron los titulares de la farmacia de El Bosque, situada después del puente de Solares. Sus primeras letras también las cursó en el entorno familiar, en el colegio de su abuela Carmen Sacristán Barceló

Su despedida fue ayer en la iglesia parroquial de Santa María de Cudeyo, en el pueblo de Valdecilla, donde pudimos evocar su memoria v su figura, sus entrevistas a famosos y su trabajo solidario.

### **FDITORIALES**

# El cerco de Puigdemont

A Sánchez no le será fácil cuadrar el círculo de la financiación autonómica, continuar su mandato e investir a Illa en Cataluña

Carles Puigdemont tachó ayer de «chantaje» la oferta de Pedro Sánchez a ERC para singularizar a Cataluña el sistema multilateral de financiación que ha de actualizarse para las comunidades de régimen común; todas, salvo País Vasco y Navarra. Su pronunciamiento contiene dos mensajes. Uno, dirigido al mandatario socialista señalándole que bastaría con que el PSC permitiese su designación como presidente de la Generalitat para que la cuestión fuese abordada después en una negociación bilateral, lo que garantizaría la continuidad de la legislatura en Madrid, y advirtiéndole de forma indirecta de los riesgos si no sigue ese camino. El otro va contra Esquerra al recordarle que no está en condiciones de facilitar la designación de Salvador Illa a cambio de una promesa confusa, aunque Sánchez calificara de «estratégica» su alianza con los republicanos.

La reforma del modelo de financiación está pendiente desde hace once años. Los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE han sorteado en ese tiempo la reclamación de más recursos por parte de las administraciones territoriales para afrontar las competencias que tienen atribuidas, con la sanidad y la educación como los servicios públicos de mayor importancia estratégica y que un mayor gasto requieren. La necesidad de revisar el

sistema es compartida por todo el espectro político. Las diferencias residen en qué criterios aplicar para un reparto equilibrado de unos fondos que no son ilimitados. Al prometer un sistema singular para Cataluña, Sánchez ha dado a entender que tal excepción no afectaría a las demás comunidades. Cantabria, que sigue siendo a día de hoy la comunidad autónoma que recibe del Estado más dinero por habitante, ya ha anunciado que acudirá a los tribunales si la propuesta de Sánchez sigue adelante mientras exige una reunión con todas las regiones y reclama que la población flotante en verano sea un criterio en el futuro modelo.

Al margen de las posturas de cada comunidad. Cataluña puede tener razones de sobra para reclamar una financiación conforme a las competencias que administra, superiores a los de otras comunidades. A partir de ahí, el concepto de «singularidad» debe objetivarse mínimamente, sin que valga la presunción de rasgos identitarios diferenciados o de una historia aparte. Aunque hava intereses políticos inmediatos en juego, ni siguiera a Sánchez le resultará fácil cuadrar el círculo de la financiación autonómica para asegurar la continuidad de su mandato sobre la designación de Illa como presi-

### Mbappé, contra Le Pen

El llamamiento de Kylian Mbappé a votar contra la ultraderecha en las elecciones legislativas a doble vuelta del 30 de junio y 7 de julio, a las que el partido de Marine Le Pen se presenta como gran favorito tras arrasar en las europeas con más del doble de votos que sus perseguidores, demuestra la aguda agitación política que azota Francia. Es absolutamente inusual que un ídolo de masas -en este caso. el gran referente del deporte galo y capitán de su selección de fútbol- asuma un compromiso personal tan explícito por muy crucial que sea el momento que vive su país. Símbolo de la diversidad, el jugador recién fichado por el Real Madrid invitó a los jóvenes a movilizarse contra «los extremos, los que dividen». y en defensa de valores como el mestizaje, la tolerancia y el respeto, cuya protección debe ser prioritaria en una democracia. Resulta dudoso el impacto en las urnas de las opiniones partidistas de Mbappé. Si algo reflejan es el carácter histórico de los comicios y el temor de una parte de la sociedad francesa a un Gobierno ultra; una posibilidad que conlleva riesgos innegables, pero a la que no son ajenos los graves errores acumulados por las fuerzas políticas tradicionales.

### LAS FRASES DEL DÍA

#### Lara Hernández Responsable de Organización de Sumai Anuncia la creación de una mesa de partidos



«Iniciaremos una cultura de cooperación en la que todos los partidos que conforman el movimiento tendrán voz»

#### Carlos Cuerpo Ministro de Economía Cuestiona ante BBVA la opa al Sabadell por el riesgo que puede suponer para los clientes



«La escasez de competencia en el sector es el origen de nuestra preocupación»

#### Kristalina Georgieva Directora del FMI Las figuras tributarias aportaron 3.500 millones de euros en 2023



«Los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas deben ser limitados y temporales»

### SANSÓN



**EN DIAGONAL ROSA BELMONTE** 

### El salvador



ás allá de Instagram, TikTok o X, Whatsapp es el más peligroso medio de información. Muchos se creen lo que viene por ahí porque procede de gente que conoce, mientras no conoce a supuestos magnates y «mangantes» de los medios, acusados gratuitamente de manejar un supuesto «monopolio de la manipulación». Alvise utiliza Telegram: «Aviso legal, este canal es un medio de comunicación y una plataforma periodística». Tiene su propia versión hasta de las entrevistas que

le hacen. Esto no lo verás en los medios, repiten papagayos creyentes de lo alternativo, que la mayor parte de las veces no suele estar contrastado. Pero Alvise no recoge sólo en Telegram porque sus votos han sido 800.000 y los seguidores en Telegram, 500.000. En Instagram tiene un millón. Dice que es azote de corruptos. Y está deseando salvar España (desde la Moncloa). Mónica Molina pedía al arcángel en 'Así en el cielo como en la tierra' que no le anunciara nada. A mí que no me salve el señor Alvise.

## **EL DIARIO**

Edita: Editorial Cantabria, S.A. Presidente de honor: Mariano Linares Argüelles Presidente: Luis Revenga Sánchez Director General: Ignacio Pérez Alonso

Redactores Jefes Mario Cerro (Jefe de Información), Guillermo Balbona (Cultura), José Luis Pérez (Cantabria en la Mesa y Suplementos) y Miguel de las Cuevas (Edición Gráfica y Audiovisual).

Jefes de sección Francisco Fernández-Cueto (Cantabria), Ana Rosa García (Cantabria), Almudena Ruiz (Región), Aser Falagán (Deportes), Irma Cuesta (Opinión y Cierre), Marc González (Diseño), Dolores Gallardo (Internet) y Gonzalo Sellers (Internet y Política).

Director de Control de Gestión: Gonzalo Martínez-Hombre. Director Comercial: Carlos Fernández. Marketing: Marta Mena (Eventos y Patrocinios), Máximo López (Distribución y Promociones) y Emilio Martínez (Internet).





## La banalidad de la memoria

Los asesinos son ciudadanos averiados v. por más que se empeñen, no serán como el resto

### **LORENZO SILVA**



ay acontecimientos de los que nadie sale indemne. Un ejemplo prototípico es el hecho criminal: el daño no alcanza sólo a la víctima, sino también a quienes la rodean e incluso a quien comete el crimen. Aunque no tenga que responder por él con una privación de libertad más o menos prolongada, y por tanto lesiva de la calidad de su existencia, lo que hizo lo envilece de un modo que cualquier persona con una inteligencia medianamente constituida no puede dejar de comprender y de lamentar.

Hay sin embargo un subtipo de hecho criminal, el crimen terrorista, cuyos autores tienden a envolver con paliativos que podrían dar la impresión de atenuar ese envilecimiento. Para empezar, la cobertura ideológica o religiosa, que despoja a las víctimas de su humanidad ordinaria para banalizar el mal. Y más adelante, cuando el hecho se aleja en el tiempo, opera en muchos de ellos una banalización suplementaria, a través de una suerte de difuminación de la memoria. que llega a reducir a la nada -o eso pretenden hacernos creer- la incomodidad que provoca el hecho de saberse irrevocablemente un asesino.

Sobre este particular fenómeno de autoengaño, que se da a escala individual pero también corre el riesgo de convertirse en patología colectiva, ha escrito Clara Usón una novela que entre nosotros no puede ser más pertinente. Se titula 'Las fieras' y en ella se somete a examen el eiercicio de amnesia reconfortante de una terrorista de ETA -la conocida Idoia López Riaño, alias la Tigresa-, junto a la que se explora, a través de un personaje de ficción, la hija de un miembro del GAL, el borrado análogo del recuerdo de la propia responsabilidad por parte de quien desde el Estado alentó, consintió o ejecutó acciones de guerra sucia contra el terrorismo. Uno de los muchos aciertos de la autora consiste en colocar en la misma estantería la desfachatez de la terrorista que de una veintena de asesinatos sólo admite ser la autora de dos -los que le parecen más presentables- y la de quienes pretenden que se banalice el hecho de quebrantar la ley con los medios que la ciudadanía otorga para su defensa.

En esta época en la que no sólo la memoria, sino también la literatura padece de banalización, la mirada penetrante de Usón resulta necesaria. Entre otras cosas, para contribuir a que los asesinos, o quienes les prestaron apoyo por acción u omisión, no olviden lo que en el fondo de su corazón, por más historias que se quieran contar, ya saben: que son ciudadanos averiados y, por más que se empeñen, ya nunca podrán ser como el resto

# Proteccionismo y globalización

### **EDUARDO MOZO DE ROSALES**

Más que aranceles, lo que necesitamos es contar con una política industrial europea realista y una posición internacional capaz de exigir igualdad de condiciones

emos vivido una intensa globalización, que la pandemia v los problemas de la cadena de suministro han acabado por cuestionar. Resulta difícil enjuiciarla. En su favor está sacar de la pobreza a millones de asiáticos, generando el crecimiento del comercio internacional y la reducción de costes y precios, que nos ha permitido disfrutar una baja inflación. Por el contrario, nos ha hecho vivir corriendo, en una competición de costes permanente, moviendo los centros de producción, para acabar haciendo de China la fábrica del mundo.

Luego, la geopolítica le ha hecho una opa a la economía y hemos pasado del orden internacional al desorden global, hasta que las piezas encajen de nuevo. En este contexto debemos situar el debate actual sobre proteccionismo. En 2001, la Organización Mundial del Comercio (OMC) admitió a China como miembro, disparando su potencial, pero sin exigirle ciertas obligaciones de reciprocidad. Las grandes compañías occidentales veían allí un enorme espacio de crecimiento para sus negocios, pero a nuestra sociedad le faltaba una mirada de largo plazo para darse cuenta de que estaba cediendo su conocimiento a un competidor que jugaba con otras reglas. China ha aprovechado muy bien estos años para erigirse en potencia geopolítica y económica, con un visión de largo plazo, más difícil en las democracias occidentales, que le permite hoy liderar productos críticos para la transición energética, como los paneles solares, el vehículo eléctrico y sus baterías. Ahí está el problema.

En definitiva, la pandemia y sus derivadas nos han hecho pasar de una globalización pura a una globalización por bloques, modificando el aprovisionamiento de las empresas, que aĥora incorpora un sesgo regional, para comprar al proveedor solvente de la región amiga que no te deje colgado. Esto se conoce como 'friend-shoring'.



porque necesito, visto lo visto, esa confianza v cercanía. A la carrera, las empresas occidentales tratan de establecer un canal alternativo al suministro chino, lo que favorece a países como India v México.

Por su parte, la UE ha buscado postularse como la vanguardia verde, pero sin tener las cartas para ello, empezando por la energía. Lo ha hecho, como acostumbra, tirando de regulación, con medidas que el mercado le obliga luego a revisar para construir sobre un suelo sólido, con un poco menos de ideología y un poco más de realismo y tecnología. Como pista, parece admitirse el vehículo de combustión si utiliza e-fuel. Hemos puesto el carro antes que los bueves y la imagen de nuestros puertos repletos de coches chinos ha disparado las alarmas.

Apenas hace unas semanas el líder chino visitó Francia. Tras la cena de gala, Von der Leyen amenazaba con aranceles si China no regulaba la ofensiva de su coche eléctrico, Poco después, Biden, flojo en las encuestas, se tira a la piscina con aranceles del 100%. Tras las elecciones, una presidenta de la Comisión más segura echa a rodar la medida, que se concretará tras el verano, con un arancel provisional, desde el actual 10% hasta el 48%, afectando a los productores en suelo chino, incluidos

BYD y el americano Tesla. Pero los fabricantes europeos temen represalias de Pekín v prefieren hablar de igualdad de condiciones, porque hay muchas relaciones cruzadas, como las ventas alemanas en China o la adquisición de Volvo por Geely.

Para los expertos del sector, es poco probable que el arancel detenga el avance chino, porque tienen margen para recortar y quizás pueda acelerar la producción china en Europa, como la prevista en Hungría y la de ensamblaje en Barcelona. Tal vez muchos mercados emergentes caigan en manos de China, porque ya crecen sus exportaciones al sudeste asiático y Latinoamérica.

Los aranceles son impuestos a los consumidores y flota en el ambiente la idea de que el proteccionismo enmascara, pero no resuelve, el problema de fondo, que no es otro que la industria china. apovada en la planificación del partido. lleva años apostando por el coche eléctrico y su elemento crítico, la batería, mientras que el liderazgo europeo parte de la tecnología diésel y tiene mucho que correr para poder competir. No es casualidad que China hoy produzca el 80% de los paneles solares, que sea el líder del vehículo eléctrico y de las baterías que lo hacen posible. Todo proviene de una planificada inversión industrial con fondos públicos, que ahora Occidente denuncia.

Como recuerda Enrico Letta en su reciente informe, la sociedad europea siente la necesidad de sentirse protegida. Ouizás por ahí van las medidas anunciadas, que tienen aspecto de que se irán negociando a la baja en las próximas semanas y responden más a la necesidad de que Europa se proyecte como un actor internacional de peso. En realidad, más que aranceles, lo que necesitamos es contar con una política industrial europea realista y una posición internacional capaz de exigir reciprocidad e igualdad de condiciones. Sin ello, los anunciados aranceles son solo fuegos de artificio.

# Caballeros del Trabajo

### **MIQUEL ESCUDERO**



a Declaración de Independencia de Estados Unidos se firmó en la ciudad de Filadelfia: también, un decenio después, la Constitución. Hará ahora 155 años que, en ese mismo lugar de Pensilvania, trabajadores del sector textil fundaron la plataforma 'Knights of Labor', cuyo nombre completo era 'La Noble y Sagrada Orden de los Caballeros del Trabajo'; rimbombante título más propio de una asociación masónica ritual que de una fuerza sindical.

Pretendían promover tanto la educación como incentivar la cooperación, de modo que cada trabajador fuera su propio jefe. Se fundaron cuatro años después de acabar la Guerra de Secesión, ya ratificadas las enmiendas 13 y 14 de la Constitución: abolida la esclavitud se declaró la igual protección ante la ley. Herederos del abolicionismo esclavista, los KOL querían la inclusión de los excluidos mediante una transformación del orden social que terminase con la arbitrariedad del poder.

En 1887, al año siguiente de la revuelta de Haymarket que dio lugar a los mártires de Chicago y a la declaración del 1 de mayo como día de los trabajadores. los Caballeros del Trabajo intentaron organizar a los trabajadores de caña de azúcar de Luisiana. Pero la brutal masacre de Thibodaux hizo fracasar ese ensayo y supuso el ocaso de la organización.

En 'La república cooperativista', Alex Gourevitch evoca al líder de los KOL Terence Powderly afirmando: «Algún día el sistema actual deberá ser desbancado por un plan de cooperación mediante el que el hombre puede controlar la máquina que maneja». La máquina, sostenía, debe convertirse en esclava del hombre y no al revés. Una inquietud que está en plena vigencia.





# 350 días después la sanidad no es la prioridad

### **MARGARITA FERRERAS VALIENTE**

Presidenta de CSIF Sanidad Cantabria

Estamos ante una oportunidad perdida para remar juntos y contar con todos los profesionales para llegar a buen puerto

cho la vista atrás v veo a María José Sáenz de Buruaga entrando el 5 de julio de 2023 en el Parlamento para tomar posesión de su cargo como primera presidenta de la región.

Y recuerdo cómo en su discurso del debate de investidura del 29 de junio de 2023, proclamaba: «Voy a ser una presidenta con un perfil muy sanitario y mi gran objetivo de legislatura será reconstruir asistencial v profesionalmente la sanidad de Cantabria». Palabras que esperanzaban al sector sanitario porque, efectivamente, alguien tenía que reconstruir la Sanidad que había arrasado el anterior gobierno.

Analicemos cómo va la 'operación reconstrucción de la sanidad'. Vayamos a la intervención de Buruaga en el debate de investidura, «vamos a reducir las listas de espera en atención especializada». Pues 350 días después, las listas de espera son mayores que entonces y además vamos a tener dos tipos de vía de acceso y de reducción de listas de espera, la 'business' (de pago o mejor dicho de repago) y 'la de todos los mortales' que se rige por la prioridad de la patología a tratar y el orden en la inclusión en lista.

Sigamos con su oratoria, «Ouiero destacar la reforma de la Atención Primaria con especial atención al medio rural, porque con mi gobierno se acabó la falta de atención y el cierre de los consultorios». Pues no es así. Municipios como Liébana o Campoo lo han sufrido y lo sufren y para este verano va nos ha avisado el conseiero, César Pascual, que será muy complejo mantenerlos abiertos y si no hay médicos (que sí que los hay pero hay que buscarlos y retenerlos) pues al taxi... Del resto de la Atención Primaria, necesitaría varias editoriales para exponer la agonía por la que discurre.

«Nuestro tercer compromiso es con la zona Oriental: frenar el declive del hospital de Laredo y construir un nuevo dispositivo hospitalario en Castro Urdiales». decía la Sra. Buruaga. A día de hoy el hospital de Laredo se encuentra casi sin profesionales por la incapacidad de retener talento, atraer facultativos y sacar adelante rápidamente un acuerdo con los profesionales y las organizaciones sindicales para la paliar las zonas de difícil cobertura que sea eficiente: es más, el intento de diciembre del 2023 del consejero de «meter por la puerta de atrás en la ley de acompañamiento de los presupuestos», el mal llamado 'área única', casi conllevó algo inédito en Cantabria, una huelga general en sanidad en la que hubieran participado de manera masiva todos los profesionales. Menos mal que la Administración reculó y la presión sindical obtuvo las garantías suficientes para no hacer temblar los cimientos del sistema sanitario con ese atropello. Del mismo modo, el hospital de Laredo tiene un servicio de urgencias con una plantilla mermada y hastiada que con su sobreesfuerzo no va a ser capaz de abordar el verano 'calentito' que se avecina. Del dispositivo hospitalario de Castro Urdiales, mejor ni hablamos.

Ese 29 de junio, nos avanzaba también: «Voy a firmar, si es posible en los 100 primeros días de gobierno, un pacto profesional por la sanidad pública de Cantabria». Después de 336 días firma un pacto con parte de los profesionales, con los médicos, que, efectivamente, son el motor del sistema, pero para que ese sistema se mueva precisa del resto de profesionales a los que el Gobierno de Cantabria ha excluido de la meiora de sus condiciones laborales y retributivas. Y además llega a este 'pacto incompleto' menospreciando y excluyendo también, entre otros, al CSIF y el trabajo que viene realizando desde hace meses con la Administración para lograr un Pacto Global y mejorar el sistema sanitario público. Resultado, oportunidad perdida para remar juntos y contar con todos los profesionales para llegar a buen puerto.

Pues bien, con lo expuesto hasta ahora y con otros temas sin cerrar como el conflicto en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria o la estabilización de las plantillas (todavía no se ha resuelto la OPE de estabilización ni el concurso de traslados) o mejorar la coordinación entre niveles asistenciales así como la asistencia en los centros socio-sanitarios, para este Gobierno «La sanidad es la prioridad».

Señora presidenta, las fotos en cuevas con príncipes europeos y su 'todo por Europa' del pasado 9 de junio, la ha hecho olvidar su cacareado perfil sanitario. Vuelva a Cantabria y vuelva a centrar sus esfuerzos en tener la sanidad como prioridad, pero esta vez para que sea una realidad y no palabras vacías.



### CARTAS AL DIRECTOR

### A propósito de las aulas de 1 año

Como miembro del Colectivo de Técnicos Superior de Educación Infantil (TSEI), deseo informarles sobre el debate surgido acerca de los profesionales idóneos para trabajar en las aulas de 1 año. El consejero de Educación Sergio Silva, bajo la presión de la junta de personal docente y del partido de la oposición, y sin ningún tipo de negociación con el comité de empresa de la Sociedad Regional de Educación, empresa pública a la que pertenecemos, ha decido apostar por el modelo técnico-maestra, después de haber anunciado ya su decisión de contar con dos TSEI en las aulas de 1 año. Tampoco ha tenido en cuenta las necesidades de los niños ni la etapa educativa en la que se encuentran. Este modelo no funciona, ya que las maestras no realizan las tareas asistenciales, que son las que más necesitan los niños de esta edad. La presencia de una maestra adicional no es necesaria para garantizar la calidad educativa en las aulas de 1 año. Las TSEI estamos plenamente capacitadas para combinar el cuidado y la pedagogía, como nos avala nuestro currículo de grado su-

En conclusión, las Técnicos Superiores en Educación Infantil somos las profesionales adecuadas para gestionar las aulas de 1 año.

OLGA ROYANO FUENTES

### La reflexión del señor Sánchez

Pasada la tormenta, se me ocurre que, si el señor Sánchez cree en la justicia. como bien recalca, ¿porqué no acude a ella y denuncia ante el juez lo ocurrido a su esposa? Lo de este hombre es curioso; es la primera vez que un presidente es investido tras perder unas elecciones, su estabilidad depende de quienes quieren romper su país y atacan de forma permanente sus instituciones. Por presuntos delitos de corrupción ha decidido arremeter contra medios de comunicación críticos, políticos de la oposición y contra la propia judicatura acusándolos de ultraderecha y presentándose como víctima muy dolido v se decide a tomar cinco días de reflexión para pensar si «merece la pena ser presidente del Gobierno». El narcisista sólo ama ser amado.

Mire, no todo vale, en esta situación inaudita del país urge respetar la independencia del poder judicial y permitir que la justicia actúe sin interferencias v los medios de comunicación. Huir del doble rasero, desterrar el egocentrismo y practicar empatía hacia los demás. El que tenga oídos, que oiga. JOSÉ ÁNGEL PASSOLAS

### La Ibiza del norte: Langre y Loredo

No a la 'La Ibiza del norte' en Loredo y Langre. Yo, que he nacido en el municipio de Ribamontán al Mar y siento un amor incondicional por la privilegiada naturaleza de nuestro valle. quiero levantar mi voz para defender con uñas y dientes las zonas de protección del litoral y advacentes del municipio de Ribamontán al Mar.

Construir con un modelo de protección que respete el entorno natural y paisajístico como uno de los fundamentos para un desarrollo turístico sostenible. Oue no se masifique. Que no se construvan macro urbanizaciones. Que las praderas y las mieses sigan sonriendo verdes al sol de la primavera. Que nuestros pueblos sigan siendo amables con las personas que viven hoy aquí y también quieren envejecer disfrutando de nuestra naturaleza. Y también con los que nos visitan para disfrutar de nuestras mieses y de nuestras plavas. Por eso digo no a la Ibiza del norte. Digamos todos no.

JOSÉ LUIS EZQUERRA

Los uriginales que se envien a esta sección no deberán sobrepasar las 200 pala-base. Estarán firmados y se bará constra el número del DNI, junto con el domici-lio y el número de teléfono de sus autores. El Diario Montañés se reserva el dere-to de resumitolo y extractarlos si fuera necesario. E-mail: cartas. Gingeleldario-montanes.es. Correo: El Diario Montañés. Sección Cartas al Director. Avenida de Parayas, 38. 39011 Santander



# **ERC** encarece la investidura de Illa mientras Puigdemont la boicotea

Esquerra pide al PSOE que no enrede y le avisa de que una financiación singular debe ser fuera del régimen común

### CRISTIAN REINO

BARCELONA. Se le complica la investidura a Salvador Illa. El día antes de que el PSC y ERC inicien las negociaciones para buscar un acuerdo que pueda desencallar el laberinto en que se ha convertido la elección del presidente de la Generalitat, los republicanos encarecieron ayer el precio de un eventual apoyo al ganador de las elecciones autonómicas de mayo.

En los días previos, unos y otros han fijado posición, antes de sentarse en la mesa. Los socialistas. a través del presidente del Gobierno, han ofrecido una financiación singular para Cataluña, pero sin salirse del régimen común, como exigen los republicanos, que creen que la propuesta de Sánchez no es más que una maniobra para intentar «enredarles»; mientras que Carles Puigdemont, quien trata de reventar las negociaciones para que hava nuevas elecciones. acusa al líder del PSOE de chantajear a ERC por hacer algo que él ya hizo: poner precio a sus diputados a cambio de una investidura.

Fuentes republicanas ven muy dificil que el PSOE ofrezca un concierto económico a la catalana, por lo que salvo que Illa busque otros socios o Sánchez ceda como hizo con la amnistía, la repetición electoral gana enteros.

El contexto para ERC, que tiene la llave, es endemoniado. En su peor momento electoral, tras cuatro debacles consecutivas, el partido tiene que decidir si inviste o no a un candidato del PSC, mientras está dividido en dos (junqueristas contra roviristas), la pugna por la sucesión de Junqueras en la presidencia ya se ha abierto, la militancia recupera su espíritu asambleario y tiene ganas de darle caña a la dirección. parar las negociaciones de la investidura de la renovación de la cúpula del partido. Pero es muy difícil. Así, 300 cargos de la formación lanzaron ayer un manifesto que aboga por una «renovación general» de la dirección, lo que es un mensaje directo a Junqueras para que no opte a la reelección al frente de la nave republicana. El documento lleva trúbrica de cargos destacados como los consejeros Laura Vilagrà, Roger Torrent, Ester Capalla, David Mascort, Meritxell Se-

rret y Manel Balcells, además de

Sergi Sabrià, Raquel Sans o Mar-

ta Vilalta. El manifiesto pone al

descubierto el conflicto de poder

dentro de la formación.

Los republicanos tratan de se-

Con tanta marejada interna, la cúpula republicana es consciente de que no controla a la militancia y teme llegar a un acuerdo con el PSC, que sus bases puedan tumbar. De ahí que la exigencia de la dirección sea

en el inicio de las conversaciones de máximos.

Los republicanos advirtieron aver a los socialistas de que una financiación singular debe implicar sí o sí la salida de Cataluña del régimen común y la gestión por parte de la administración catalana del 100% de los impuestos. En definitiva, lo que ERC pide es lo que el PSOE no puede darle, salvo que Sánchez quiera abrir una guerra interna contra las federaciones de su partido. Pero además, la formación independentista avisa de que el acuerdo con los socialistas debería incluir avances en materia de referéndum, refuerzo del catalán y de los servicios

El expresidente catalán critica a Sánchez por ofrecer una financiación singular a cambio del aval a la investidura de Illa Sánchez ofreció el domingo en 'La Vanguardia' una financiación singular a Cataluña, pero negociada en un ámbito multilateral. Elogió además a Esquerra. «Las palabras vacías se las lleva el viento», aseguró la portavoz republi-

# cana, Raquel Sans. Ronda de contactos

El presidente del Parlament, Josep Rull, iniciará hoy una ronda de contactos con las formaciones para proponer a un candidato a la investidura. Fuentes republicanas aseguran que ni Illa ni Puigdemont se han postulado en privado como aspirantes a la elección, por lo que todo apunta a que el día 25 de junio no habrá votación.

La investidura catalana, de momento, es una partida a tres entre PSC, Junts y ERC. Se miran de reojo y ninguno se siente responsable si hay nuevas elecciones. Todos hacen cálculos. El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont es quien desde el primer día apuesta por nuevos comicios, pues cree que si es amnistiado y regresa (o si no es amnistiado y vuelve y es detenido) podrá mejorar el resultado.

Puigdemont amagó con postularse a la investidura, pero no quiere perder la votación. Intenta reventar las negociaciones entre Esquerra y el PSC. Ayer, en las redes sociales, calificó como un «escándalo», «inmoral» y un «chantaje» que Sánchez ofrezca a ERC una financiación singular a cambio del apoyo de los republicanos a la elección del líder socialista. Además, volvió a amenazar al presidente del Gobierno con retirarle su respaldo en el Congreso.

«Sánchez debería responder a varias preguntas si pretende contar con los apoyos que le han permitido dirigir el Gobierno a pesar de su derrota en las urnas», afirmó, Junts, desde el mismo día de las elecciones catalanas del pasado 12 de mayo, está intentando presionar al PSC con la baza de la gobernabilidad española. La única opción que tiene Puigdemont de ser investido es convenciendo a los partidos independentistas para que le voten y al mismo tiempo que el PSC se abstenga, lo cual a día de hoy han descartado tanto Sánchez como Illa.



El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en un acto de campaña en las elecciones de mayo. **EFE** 

# El PSOE hace equilibrios para aplacar recelos de sus barones

### PAULA DE LAS HERAS

MADRID. No es precisamente el artefacto menos sensible el que el presidente del Gobierno intenta manejar para amarrar la investidura de Salvador Illa. El modelo de financiación autonómica ha superado ya los diez años de caducidad y, en este tiempo,

ni PP ni PSOE han logrado poner en marcha uno nuevo pese a sus continuas promesas. La dificultad de articular una fórmula que complazca a todos los territorios es enorme. En su necesidad de evitar una repetición electoral en Cataluña que pondría en jaque la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2025, sin embar-

go, Pedro Sánchez intenta la cuadratura del círculo. Y de momento, no lo ha logrado.

La portavoz de la ejecutiva socialista, Esther Peña, se afanó ayer en limar susceptibilidades surgidas en su propio partido entre otros lugares, en Castilla-La Mancha y en Extremadura— y en descalificar las críticas de la oposición, al tiempo que insistia en el argumento lanzado la víspera por su jefe de filas para seducir a Esquerra: «Entendemos que es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y articular una financiación singular para un territorio como es, en este caso, Cataluña».

este caso, Cataluna».

Los socialistas tienen claro que un concierto a la catalana como el que reclama ERC no es planteable por la importancia que tiene Cataluña sobre el conjunto del sistema de régimen común. La portavoz del PSOE insistió en que su formación no piensa en dar a Cataluña una fórmula como la de los regimenes forales, pero adujo que sí hay margen para reconocer «singularidades».

### El PP carga contra la «financiación singular» y Aznar vuelve a llamar a la movilización

### C. CÁNDIDO

MADRID. El PP sacó ayer la artillería pesada para cuestionar desde distintos flancos y elevar el tono frente a las últimas propuestas de Pedro Sánchez en cuanto a la «financiación singular» de Cataluña. El PP afronta las negociaciones del PSC con ERC para investir a Salvador Illa tachándolas de «corrupción política» y presentándose como el garante de la igualdad de los españoles.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, criticó la propuesta de Sánchez y acusó al PSOE de «pagar por votos» para mantener al presidente del Gobierno en La Moncloa. «Si nosotros supiésemos que alguien ha pagado a un señor que va a votar 50 euros por su voto, lo llamaríamos corrupción política, ¿verdad? Y cuando pagas vía financiación autonómica para conseguir unos votos, ¿cómo lo llamamos?», denunció. Con más contundencia se expresó el expresidente del Gobierno José María Aznar, quien defendió que esta financiación singular significa «pagar el golpe de Estado» y llamó a la movilización de la ciudadanía contra el Ejecutivo.

# El juez avisa a Begoña Gómez que sigue imputada pese a ceder parte del caso a la UE

Peinado revela que todavía mantiene dos líneas de investigación contra la mujer del presidente del Gobierno sin aclarar cuáles son

### M. SÁIZ-PARDO / M. BALÍN

MADRID. Begoña Gómez sigue imputada en las diligencias previas que el juez Juan Carlos Peinado abrió el pasado abril por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias. El magistrado ha comunicado a la mujer del presidente del Gobierno que continúa con la condición de investigada en esta causa a pesar de que él mismo ha accedido a remitir a la Fiscalía Europea la que era parte central del caso: las adjudicaciones de la Administración central tras las cartas de recomendación de Gómez a un empresario amigo, Y ello, asegura el instructor con cierto aire de misterio, porque todavía mantiene dos líneas de investigación abiertas sobre las actividades profesionales de la esposa de Pedro Sánchez. Dos supuestos hilos de los que tirar que, no obstante, no aclara cuáles son.

La pasada semana la defensa de Begoña Gómez envió un escrito a Peinado en el que le pedía que aclarase por qué investiga ahora a la mujer del presidente después de que el propio instructor se haya inhibido a favor de la Fiscalía Europea del epicentro de su investigación: las cuatro adjudicaciones en tres expedientes que permitieron al empresario



Begoña Gómez, durante un acto del PSOE para las europeas. EFE

### LAS CLAVES

**ESCRITO** 

La defensa había instado al instructor a que aclarara qué está investigando tras ceder parte del caso DENUNCIA DE HAZTE OÍR

Una de las líneas abiertas sería la de la supuesta apropiación del software de la Complutense Juan Carlos Barrabés embolsarse 10,6 millones de euros de dinero público al ganar los concursos del ente público Red.es, después de que la esposa de Sánchez le escribiera dos cartas de recomendación para sus empresas.

### Dos de los tres bloques

Pero el juez rechaza de plano este argumento de la defensa de Begoña Gómez. Peinado, en una providencia fechada el pasado domingo, niega que su investigación hava quedado vacía de contenido pese a que el organismo europeo hava asumido el núcleo del caso, «Es una interpretación subjetiva, que extrae una conclusión interesada y no ajustada a la realidad, pues en el auto resolviendo el recurso de apelación (el de la Audiencia Provincial) no se contiene esa afirmación, sin periuicio de que se haga referencia a esos contratos (los de Barrabés) como indicativos de claros indicios, que permiten la deducción de la presunta comisión de un hecho delictivo», afirma el instructor

En esa misma resolución, el juez Peinado apunta a que su investigación actualmente incluye «tres bloques fácticos de documentos» y que solo uno de ellos ha acabado en manos de la Fiscalía Europea.

A falta de más pistas, fuentes cercanas al caso apuntan a que una de esas líneas de investigación que sigue adelante sería la abierta a raíz de la ampliación de denuncia del colectivo Hazte Oír y que ahora también acusa a la muier del presidente del Gobierno de los presuntos delitos de administración desleal, malversación e intrusismo por haberse apropiado en su nueva empresa de un software que pagó la Universidad Complutense para asesoramiento y labores de consultoría de pymes. En una carta, la propia Gómez negó tal extremo y desestimó que la cátedra que dirige se esté usando «para ningún negocio»

### El Constitucional se inclina por anular el eje central de las condenas de los ERE

25

#### MELCHOR SÁIZ-PARDO

MADRID, El Tribunal Constitucional comenzará esta semana el desmontaje de una parte esencial de la sentencia de los ERE de Andalucía del Supremo con la que ratificó las condenas a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves v José Antonio Griñán y a otra docena de cargos del Gobierno autonómico por la malversación de casi 700 millones de euros de dinero público. El Pleno de la Corte de garantías empezó a estudiar hoy los dos primeros recursos llegados a la sede, el de la exministra y exconsejera de Economía, Magdalena Álvarez, y el del exconsejero de Empleo, José Antonio Viera

El amparo de Viera, condenado a siete años de cárcel por malversación de caudales públicos, fue rechazado ayer por defectos de forma «insubsanables». Pero esta no va a ser la tónica. Todas las fuentes consultadas apuntan a que el Pleno, salvo sorpresa mayúscula, va a estimar parcialmente el recurso de amparo de la exministra de Rodríguez Zapatero, al tiempo que va declarar la nulidad de su pena de nueve años de inhabilitación por haberse vulnerado su derecho fundamental a la legalidad penal.

El caso del recurso de Magdalena Álvarez, explican en el entorno del Constitucional, va a ser paradigmático de lo que pueda suceder con las apelaciones de algunos de los más destacados exdirigentes políticos que se encuentran entre la decena de condenados de los ERE y que también han pedido amparo a la corte de garantías.

## La cúpula fiscal aborda un debate de alta tensión para fijar criterio sobre la amnistía

La Junta de Fiscales examina hoy las posturas contrarias sobre la malversación entre el fiscal general y los cuatro acusador del 'procés'

### MATEO BALÍN

MADRID. La Junta de Fiscales se retine desde las nueve y media de hoy para debatir la discrepancia juridica sobre el encaje en la ley de amnistía del delito de malversación cometido durante el 'procés'. El órgano formado por 38 integrantes, cuyo cometido consiste en asistir al fiscal general del Estado en materia doctrinal y técnica, fue activado después de que los cuatro fiscales del Tribunal Supremo responsables de la causa contra los líderes independentistas se negasen a catar la orden de Álvaro García Ortiz para secundar el borrado penal de estos hechos.

La decisión de la Junta de Fiscales no es vinculante y pese a que la votación se decante en favor de los argumentos de los fiscales 'rebeldes' se impondrá el criterio de Garcia Ortiz, ampliamente justificado en un decreto de 133 páginas hecho público el pasado viernes. Del mismo modo, aunque la Fiscalía persista ante el Supremo en la defensa de una ammistía que incluya la malversación por los gastos del referèndum ilegal del 1 octubre de 2017, la palabra final la tendrá tanto el magistrado Pablo Llarena, instructor del 'procés, como el tribunal que juzgó y condenó a los líderes independentistas en 2019.

Pero aún no nos encontramos en ese momento, sino en el paso anterior; en el movimiento de fichas por parte de la Fiscalía y el debate interno sobre los gastos de la consulta del 1-0.

Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, que han llegado a señalar que la orden de su superior sobre este asunto es «improcedente y contraria a las leyes», tendrán que rebatir el decreto de García Ortiz. Un escrito que ya tienen los integrantes de la Junta de Fiscales, entre ellos los cuatro citados, y que argumenta que estos compañeros confunden el «ánimo de lucro» que exige el delito de malversación con el «enriquecimiento personal de carácter patrimonial» de aquellos hechos que la ley no

considera amnistiables.

También defiende que los hechos no produjeron una afectación directa a los intereses financieros

de la Unión Europea, porque en estos gastos no hubo fondos comunitarios. Frente a ello, los cuatro 'rebeldes' creen que los encausados alentaron «un proyecto inconstitucional de desintegración de España» con perjuicio a las finazas de la UE. Solo coinciden en que sí es viable perdonar los delitos de desobediencia y los desórdenes públicos.

El cónclave de hoy está presidido por el propio fiscal general y también tiene asiento su número dos, la teniente fiscal del Supremo María Ángeles Sánchez Conde, quien hace tan solo cuatro meses

fue la encargada de presentar un informe contrario a la apertura de una causa a Carles Puigdemont por un delito de terrorismo en el 'caso Tsunami Democràtic'. Ello pese a que la mayoría

Ello pese a que la mayoría de fiscales del alto tribunal opinaron lo contrario. No

obstante, tras la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez en 2018, los últimos nombramientos en la Junta de Fiscalía, la mayoría durante la etapa como fiscal general de Dolores Delgado, propiciaron un vuelco. La mayoría de las últimas incorporaciones son de la asociación Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Álvaro García



# Los Veintisiete ultiman el reparto de altos cargos de la UE con Von der Leyen de favorita



Ursula von der Leyen habla con los primeros ministros de Portugal, Luis Montenegro, y Luxemburgo, Luc Frieden, junto a otros líderes europeos. EFE

Se reginen con intención de cerrar los llamados 'top jobs' de cara a la cumbre que se celebrará la próxima semana

OLATZ HERNÁNDEZ



BRUSELAS. Cada cinco años Europa elige a los políticos que ocuparán los puestos de responsabilidad de sus instituciones. Se trata de una decisión que debe guardar un equilibrio entre el resultado de las urnas, las familias políticas y los Estados miembros.

Los líderes de los Veintisiete se reunieron ayer en Bruselas para celebrar una cena informal. Y junto al menú gastronómico estaban desplegadas todas las cartas políticas sobre la mesa: la candidatura de Ursula von der Leyen para la presidencia de la Comisión Europea: la del ex primer ministro portugués António Costa para el Consejo; la de la maltesa Roberta Metsola para la Eurocámara; y la de la primera ministra estonia, Kaja Kallas, para Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea

La lista de nombres venía trabajada y se esperaba un consenso durante la pasada madrugada. Aunque no se puede tomar una decisión formal, la cena debía servir para acercar posturas v cerrar un «acuerdo político» de cara a la cumbre de la semana que viene, del 27 y 28 de junio.

Se trata del primer encuentro de los negociadores tras las elecciones europeas, en las que el Partido Popular Europeo (EPP) salió victorioso, pero la Gran Coalición de populares, socialistas y liberales perdió apoyos. Tras un primer encuentro con los representantes de las instituciones comunitarias, los negociadores de las familias políticas se reunieron para intercambiar impresiones. Por parte de los populares el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis y el polaco Donald Tusk; los socialistas eligieron al canciller alemán Olaf Scholz y el presidente español, Pedro Sánchez; y los liberales, el belga Alexander De Croo y el francés Emmanuel Macron

Para Mitsotakis la conclusión es clara: «El EPP ha ganado las elecciones y Von der Leyen es muy buena presidenta de la Comisión Europea». El primer ministro irlandés, Simon Harris, también pidió un reparto «equilibrado» que «refleje el resultado de las elecciones europeas».

Aunque no desveló a quién apovará, el neerlandés Mark Rutte aseguró que Von der Leyen «es una excelente candidata» v que habrá que ver todos los nombres. Y es que la nominación de la política alemana va unida a la del resto de altos cargos comunitarios, en un complejo equilibrio político y geográfico. Especulando sobre cuándo se logrará el reparto de cargos, Rutte se mostró «optimista» y bromeó con que esperaba que concluyera para las nueve de la noche.

### Candidatos consolidados

Por su parte, el portugués Luís Montenegro aseguró a su entrada que estaba «confiado» en que la candidatura de Costa «llegará a buen puerto». La líder italiana, Giorgia Meloni, no hizo declaraciones a su llegada, pero el ministro de Exteriores italiano, An-

### Meloni pisa fuerte y pide para Italia la cartera de Defensa

Tras su triunfo en las elecciones europeas y ser la anfitriona el pasado fin de semana de la cumbre del G7, Giorgia Meloni quiere tener más peso en la Unión Europea. La primera ministra italiana pretende que su país se quede con alguna

cartera importante y, de hecho, ha puesto su punto de mira en el área de Defensa.

Según medios locales, ha nuesto sobre la mesa el nombre de Elisabetta Belloni, exresponsable de los servicios de Inteligencia, como aspirante a ser la comisaria de ese departamento del que tan pendiente está la industria armamentística por la guerra en Ucrania.

tonio Tajani, fue uno de los pocos que expresaron dudas sobre la nominación de Costa. Aseguró que existen dudas dentro del EPP sobre su elección, por «no ser lo suficientemente firme respecto a Ucrania» y sugirió como alternativa al ex primer ministro italiano Enrico Letta.

Fuentes de la delegación española destacaron que el nombre de Costa «está bastante consolidado» y subrayaron que se trata de un «candidato óptimo» para mantener el equilibrio regional dentro de las instituciones

No fue el único candidato que generó dudas. El representante eslovaco Peter Pellegrini -en sustitución del primer ministro Robert Fico, tras el ataque que sufrió- mostró ciertas reservas hacia perfiles que «generan más tensión» con Rusia.

Las tres fuerzas -populares, socialistas y liberales- quieren repetir la fórmula de la Gran Coalición que ha regido estos últimos cinco años. Y son conscientes de que para lograrlo las tres fuerzas son necesarias, independientemente del número de escaños. Tras la amplia victoria del EPP en las elecciones europeas del 9 de junio con 190 escaños. sin embargo, no es de extrañar que los populares exijan una mayor representación en las instituciones. En ese sentido, podrían tratar de negociar un reparto de la presidencia del Consejo Europeo, con dos mandatos de dos años y medio, práctica consolidada en la presidencia de la Eurocámara, pero no así en la del

### Sensación de «urgencia»

Fuentes de la delegación española esperan que se imponga la «sensación de urgencia» entre los líderes y se logre un acuerdo que permita renovar la cúpula de la UE este mismo mes. La danesa Mette Frederiksen aludió a ello porque «necesitamos una decisión rápida ante los retos que hay en el mundo» y defendió «un liderazgo fuerte de la UE». Del mismo modo, señaló que Von der Leven ha hecho «un gran trabajo» al frente de la Comisión Europea.

Encima de la mesa se situaron los principales cargos, pero fuera quedaron otros, Por ejemplo, las vicepresidencias que podrían dificultar el diálogo, pero acabarán de configurar el complejo puzle de las instituciones. En la pasada legislatura los populares se hicieron con la presidencia de la Comisión (CE), los socialistas con la de la Eurocámara -con el fallecido David Sassoli- y los liberales con el Consejo Europeo, donde colocaron al ex primer ministro belga, Charles Michel.



El presidente francés, Emmanuel Macron, saluda al jugador Kylian Mbappé en presencia del seleccionador Didier Deschamps. EFE

# La ultraderecha exige a Mbappé que no dé lecciones de política ni «fracture» Francia

El terremoto político surgido a raíz de que el futbolista pidiera no votar «a los extremos» crece con una carta de 175 deportistas contra el partido de Le Pen

### BEATRIZ JUEZ



PARÍS. La tensa precampaña electoral francesa ha entrado de lleno en el deporte. La ultraderecha arremetió ayer contra el futbolista Kylian Mbappé después de que el próximo jugador del Real Madrid y miembro de la selección gala en la actual Eurocopa pidiera a los jóvenes que se tomen en serio las próximas elecciones legislativas y voten «contra los extremos». La reacción de Agrupación Nacional, la formación liderada por Marine Le Pen, fue inmediata. Así, criticó al jugador por tratar de impartir «lecciones de po9lítica» y le acusó de «fracturar el país» con sus declaraciones.

Sin embargo, no resultó un día tranquilo para el lepenismo. Mientras sus líderes trataban de contrarrestar los efectos del llamamiento de Mbappé, otros 175 deportistas franceses publicaron una carta en el diario L'Equipe en la que pidieron a los ciudadanos que «no se resignen» a que la extrema derecha «llegue al poder en nuestro país» puesto que «pisotea» valores como el respeto y «está en oposición profunda con la construcción de una sociedad democrática, tolerante y digna». Entre los firmantes destacan los extenistas Yannick Noah, Jo-Wilfried Tsonga y Marion Bartoli, además de la exatleta Marie-José Pérec, el campeón europeo de triple salto Benjamin Compaoré, la campeona olímpica Florence Masnada y el exfutbolista Vikash Dho-

En su declaración, efectuada antes del encuentro que enfrentó a Les Bleus con Austria, Mbappé no citaba a ningún partido político, pero a ambos lados del tablero político galo se sitúan Agrupación Nacional (extrema derecha) y La Francia Insumisa (extrema izquierda), «Muchos de nuestros votantes apoyan al equipo de Francia y les gusta Mbappé. No esperaba de él que nos diera lecciones políticas. No esperaba que gente que considero bastante desconectada de la realidad dé lecciones a los franceses» y les diga cómo votar, reaccionó agriamente Sebatien Chenu, vicepresidente de Agrupación Nacional, que acto seguido emplazó al delantero a mostrarse más «comedido».

Andréa Kotarac, portavoz de esta formación, se mostró «decepcionado» al ver que Mbappé tomaba partido político, a pesar de la que Federación Francesa de Fútbol (FFF) había reiterado su neutralidad y la de la propia selección antes de los comicios, «En Agrupación Nacional, consideramos que se debe respetar a todos los franceses. Por este tipo de posición en plena Eurocopa, Kylian Mbappé fractura al país y empeora la situación», opinó el portavoz de las siglas de Marine Le Pen, Ni ésta ni su delfín, Jordan Bardella, quisieron hacer declaraciones,

Al otro lado del arco político. Manon Aubry, eurodiputada de La Francia Insumisa, no se dio por aludida ante las declaraciones del jugador, a pesar de que éste instó a los jóvenes a luchar «contra los extremos» en plural. «Soy de izquierdas», recordó Aubry.

### La barrera de Thierry Henry

El presidente Emmanuel Macron lanzó la semana pasada la campaña a las elecciones legislativas que se celebrarán en menos de tres semanas con un llamamiento a los galos a votar «contra los extremos». Entonces no sucedió nada. Formaba parte de la refriega política habitual. La novedad es que ahora se están implicando personajes de otros ámbitos que gozan de popularidad. El primer ministro, Gabriel Attal, aplaudió el llamamiento del delantero

#### LAS CLAVES

FIGURAS DEL DEPORTE

El manifiesto alienta a «no resignarse» ante la extrema derecha por su «oposición a una sociedad democrática y digna»

SOBRE MBAPPÉ

«Está bien que se quiera movilizar a la juventud». dice el ministro de Justicia

de Les Bleus a cumplir con las urnas en los comicios del 30 de junio y 7 de julio. «Los jóvenes que hablan a los jóvenes, evidentemente están en su papel cuando hacen un llamamiento a cumplir con un deber cívico, como es el de votar» dijo Attal en la cadena RTI. aparentando indiferencia sobre la polémica relativa a los extremos. En las legislativas de 2022, el 70% de los jóvenes no votó.

«Está bien que se quiera movilizar a la juventud. Nos quejamos de que los jóvenes no votan va. o que no votan lo suficiente, y he aquí alguien que es seguido por la juventud que decide decir lo que puede decir, pues es un ciudadano», defendió el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti,

Mbappé no es el único deportista que se moviliza estos días contra los extremismos. Poco antes que él lo hizo el también futbolista Marcus Thuram, que instó a los galos a «luchar para que Agrupación Nacional no gane» las elecciones legislativas y llegue al poder en Francia. El histórico Thierry Henry. actual seleccionador olímpico de Francia, coincidió con el delantero en que «hay algo importante, que es hacer barrera a los extremos vendo a vo-

Después de las recientes elecciones europeas, la ultraderecha parte como favorita en la próxima cita legislativa. Los franceses elegirán en dos vueltas a sus 577 diputados de la Asamblea Nacional. Si el partido de Le Pen obtiene el mayor número de escaños, el próximo primer ministro de Francia podría ser por primera vez un político de extrema derecha: Jordan Bardella, mano derecha de Le Pen.

### Netanyahu disuelve el gabinete de guerra tras la marcha de Gantz

### I. UGALDE / J. GÓMEZ PEÑA

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, decidió ayer disolver el gabinete de guerra creado tras los atentados de Hamás en octubre. El minúsculo gabinete, formado por tres miembros y otros tantos observadores, fue diseñado para dirigir la operación militar en Gaza hasta su conclusión. Sin embargo, la fecha de caducidad de este foro quedó fijada el pasado 9 de junio cuando lo abandonaron dos ministros centristas, Benny Gantz y Gadi Eizenkot. El gabinete de guerra había nacido para dar la imagen de unidad en el Ejecutivo hebreo.

El primer ministro llevaba tiempo recibiendo peticiones de los socios nacionalistas-religiosos de su coalición, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, para ser incluidos en el gabinete. Netanyahu no dio nunca el visto bueno a su entrada porque hubiera supuesto un aumento de la tensión con instituciones internacionales y, sobre todo, con Estados Unidos, que busca una salida negociada al conflicto.

«El gabinete de guerra no existe. Era un acuerdo de coalición con Gantz, a petición suva. Una vez que Gantz se fue, deió de existir ese foro», zanjó el dirigente israelí ayer en declaraciones recogidas por el diario Israel Havom. A partir de ahora el mandatario celebrará consultas sobre la guerra de Gaza con un pequeño grupo de ministros, entre ellos el titular de Defensa, Yoav Gallant, y el de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, Según el diario Yediot Aharonot, Ben Gvir no será invi-

La presión interna y externa aumenta sobre Netanyahu. La oposición le insiste en alcanzar un acuerdo con Hamás para liberar a los casi 130 rehenes aún cautivos v. además, le exige la convocatoria de elecciones.



# La productora de envases West Packaging gana el Premio Pyme del Año 2024 de Cantabria

El jurado seleccionó a la empresa de entre 20 candidaturas por su capacidad de crecimiento y de generar empleo y su innovación y excelencia

HÉCTOR RUIZ



SANTADER. A principios de 2021 se estimaba que el covid se había llevado por delante 207.000 empresas en España. Pero la productora de envases en cartoncillo West Packaging, afincada en Reocín, no fue una de ellas. Es más, consiguió nadar a contracorriente. Porque no sólo sobrevivió, sino que lo logró pese a que cuando se decretó la alerta sanitaria en 2020 tan sólo habían transcurrido unos meses desde su fundación. Un arduo arrangue que aver el administrador de la compañía, Fernando Carral, recordó al recoger el Premio a Pyme del Año 2024 de Cantabria. Junto West Packaging otras cuatro empresas y autónomos se llevaron un accésit en sus respectivas categorías en este certamen que, por octavo año, convocan las cámaras de comercio de Cantabria y Torrelavega junto a Banco Santander y El Diario Montañés.

Carral con su proyecto de West Packaging representa la tercera generación de su familia dentro del sector. A su abuelo y a su padre dedicó este premio que, dijo, «incentiva y reconoce el esfuerzo y sacrificio de estos años que han pasado desde que comenzó una idea en 2018 que se materializó en 2019 con la construcción de una nave de más de diez mil metros cuadrados y la puesta en marcha de una maquinaria de última tecnología». Fue entonces cuando tuvieron que hacer frente a la pandemia y la crisis de suministro que trajo debajo del bazo. Sin embargo, siguen en pie. Además, han conseguido «consolidar la compañía» y han pasado de los 16 empleados iniciales a generar «más de 120 puestos de trabajo indefinidos»

Toda una hazaña empresarial que ha sabido valorar el jurado del Premio Pyme del Año 2024 de Cantabria. Entre otras cuestiones, el galardón recae en West Packaging, entre otros méritos, según destacaron desde la organización, por su capacidad de crecimiento tanto en resultados como en creación de empleo, su compromiso con la innovación y la excelencia operativa, así como su compromiso con la sostenibilidad y la reducción de su impac-



De izquierda a derecha, ganadores de la edición junto a representantes de las entidades organizadoras: Ignacio Pérez, José Domingo, Tomás Dasgoas, Eduardo Collado, Eduardo Arasti, Fernando Carral, Manuel Iturbe, Leticia Collado, Carlos Augusto, Rosa Revilla y Óscar Sánchez. Fotos: Alberto Aja



En el centro, Fernando Carral de West Packaging recoge el premio de manos del Consejero de Industria, Eduardo Arasti (Izquierda), y el director territorial del Banco Santander, Manuel Iturbe (derecha).

to ambiental. Todos ellos motivos que no sólo hacen a la compañía ganadora en Cantabria, sino que la posicionan como merecedora de representar a nuestra región como candidata a hacerse con el Premio Nacional Pyme del Año 2024, que se fallará en el primer trimestre del próximo año.

Otras cuatro empresas también fueron reconocidas en esta edición, que contó con un total de 20 candidaturas. Global Metwire Injection, industria aquímica dedicada a la fabricación de encapsulados para acerías y fundiciones, se llevó el Accésit de Internaciona-

lización; Global Tektia, referente e hizo con el Accésit de Innovación y Digitalización; Pedro Gutlérrez Liébana, distribuidor y taller reparador de vehículos industria-les, ganó el Accésit a la Formación y el Empleo; y, por último la Constructora de Obras Públicas San Emeterio SA (Copsesa) firmó el Accésit de Empresa Sostenible. Todas ellas competirán en sus respectivas categorías en la convectoria nacional de los premios.

El acto de ayer contó con representantes de las cuatro entidades convocantes además del consejero de Economía, Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, que tendió la mano a las pymes porque «conforman el 90% del tejido empresarial de Cantabria». De esta forma, dijo que desde el Ejecutivo «queremos estar al lado de ellas, facilitarles la labor, acompañaries en su camino y ser un socio fiable».

Mientras que por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas, incidió en el mérito que tienen tanto la empresa ganadora como las reconocidas con su res-

### LA FRASE

### Fernando Carral

Administrador West Packaging

«Este premio incentiva y reconoce el esfuerzo y sacrificio de empresas como la nuestra, desde fuera parece fácil pero esto es como una noria»

pectivo accésit porque «son muchos los requisitos que deben cumplimentar» y además «todas ellas eran buenas candidaturas, con lo que la elección ha sido muy difícil». Su homólogo de la Cámara de Torrealvega, Carlos Augusto, remarcó que este certamen pretende «empoderar a las pymes de la región» más aún, dijo, «en un momento tan complicado como el actual, que se han visto afectadas por sucesivas crisis sanitarias, geopolíticas y de suministros». Por su parte, el director territorial de Cantabria-Asturias del Banco Santander, Manuel Iturbe, se mostró satisfecha tanto por la cantidad de empresas participantes como por su «altísima calidad»; y el director general de El Diario Montañés, Ignacio Pérez, valoró a su vez el «trabajo, esfuerzo y tesón de las pymes y autónomos, que es lo que realmente impulsa una región y no tanto el desembarco de grandes multinacionales», valoró.

### **BOLSAS**

IBEX35 -0.30% **DOW JONES** 0.38% EUROSTOXX 0.85% **NASDAO** 1.01% **FTSE 100** -0.06% **DAX 40** 0.37% 10.959.50 38.734.25 4.880.42 17.867.67 8.142.15 18.068.21

| IBEX 35           |         |       |          |
|-------------------|---------|-------|----------|
| Títulos           | Cierre  | Dif%. | Rent. 24 |
| ▼ ACCIONA         | 111,300 | -3,72 | -16,50   |
| ▼ ACCIONA ENERGIA | 20,540  | -1,53 | -26,85   |
| ▲ ACERINOX        | 9,790   | 0,36  | -8,12    |
| ▲ ACS             | 39,320  | 0,25  | -2,09    |
| ▼ AENA            | 183,300 | -0,70 | 11,70    |
| ▼ AMADEUS         | 62,920  | -1,99 | -3,02    |
| ▲ ARCELORMITTAL   | 21,850  | 0,09  | -14,86   |
| ▲ B. SABADELL     | 1,753   | 0,60  | 57,46    |
| ▲ B. SANTANDER    | 4,410   | 0,72  | 16,68    |
| ▲ BANKINTER       | 7,634   | 1,09  | 31,71    |
| ▲ BBVA            | 9,074   | 0,60  | 10,31    |
| ▼ CAIXABANK       | 4,860   | -0,31 | 30,43    |
| ▼ CELLNEX         | 31,630  | -2,35 | -11,30   |
| ▼ ENAGAS          | 14,030  | -1,47 | -8,09    |
| ▼ ENDESA          | 18,465  | -0,83 | 0,03     |
| ▼ FERROVIAL       | 35,560  | -2,89 | 7,69     |
| ▲ FLUIDRA         | 21,660  | 0,74  | 14,91    |
|                   |         |       |          |

| Títulos         | Cierre | Dif%. | Rent. 24 |
|-----------------|--------|-------|----------|
| ▲ IAG           | 1,954  | 0,72  | 9,71     |
| ▼ IBERDROLA     | 11,960 | -1,36 | 0,76     |
| ▲ INDITEX       | 46,440 | 1,04  | 17,78    |
| ▲ INDRA         | 20,200 | 0,10  | 44,29    |
| ▼ INM. COLONIAL | 5,955  | -0,92 | -9,08    |
| ▲ LOGISTA       | 26,320 | 0,15  | 7,52     |
| ▲ MAPFRE        | 2,144  | 0,66  | 10,34    |
| ▼ MELIÁ HOTELS  | 7,470  | -0,20 | 25,34    |
| ▼ MERLIN PROP.  | 10,520 | -0,75 | 4,57     |
| ▼ NATURGY       | 20,440 | -2,57 | -24,30   |
| ▼ RED ELÉCTRICA | 16,900 | -0,94 | 13,35    |
| ▼ REPSOL        | 14,295 | -0,07 | 6,28     |
| ▲ ROVI          | 87,200 | 0,46  | 44,85    |
| ▼ SACYR         | 3,320  | -2,06 | 6,21     |
| ▼ SOLARIA       | 12,050 | -4,06 | -35,25   |
| ▲ TELEFÓNICA    | 4,152  | 1,02  | 17,49    |
| ▼ IINICA IA     | 1 239  | -0.40 | 20.21    |

| Cotización en                                              | puntos               |                                                   |                |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 11400                                                      |                      | $\wedge \wedge$                                   |                |
| 11250                                                      | $\sim$               | ~ \ \                                             |                |
| 11100                                                      | V                    |                                                   |                |
| 10950                                                      |                      |                                                   | _              |
|                                                            | 27 May.              | 03 jun. 10 jur                                    | . 17 Ju        |
| 17 May.                                                    | a r may.             | 00 Jan. 10 Ja                                     |                |
|                                                            |                      | MAYORES BAJAI                                     |                |
| MAYORES SU                                                 |                      |                                                   |                |
| MAYORES SU<br>GRENERGY                                     | BIDAS 🛦              | MAYORES BAJAI                                     | OAS 🔻          |
| MAYORES SU<br>GRENERGY<br>VOCENTO                          | BIDAS ▲<br>8,37      | MAYORES BAJAI<br>REIG JOFRE                       | •9,06          |
| MAYORES SU<br>GRENERGY<br>VOCENTO<br>BAVIERA<br>EURO-DOLAF | 8,37<br>5,42<br>3,60 | MAYORES BAJAI<br>REIG JOFRE<br>LIBERTAS7<br>NYESA | -9,06<br>-6,41 |

| MUMELS       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cierre       | Dif%.                                                                                                                                                            | Rent. 24                                                                                                                                                                                                   |
| 5.474,08     | 0,78                                                                                                                                                             | 14,76                                                                                                                                                                                                      |
| 38.074,50    | -2,01                                                                                                                                                            | 13,78                                                                                                                                                                                                      |
| 7.571,57     | 0,91                                                                                                                                                             | 0,38                                                                                                                                                                                                       |
| 32.908,05    | 0,74                                                                                                                                                             | 8,42                                                                                                                                                                                                       |
| 6.519,97     | -0,28                                                                                                                                                            | 1,93                                                                                                                                                                                                       |
| 12.006,10    | -0,31                                                                                                                                                            | 7,80                                                                                                                                                                                                       |
| 1.136,72     | 0,00                                                                                                                                                             | 4,91                                                                                                                                                                                                       |
| 119.504,00   | -0,13                                                                                                                                                            | -10,94                                                                                                                                                                                                     |
| 1.582.372,00 | -1,42                                                                                                                                                            | 70,20                                                                                                                                                                                                      |
| 52.170,95    | -0,10                                                                                                                                                            | -9,09                                                                                                                                                                                                      |
| 1.380,53     | 0,18                                                                                                                                                             | 15,51                                                                                                                                                                                                      |
| 6.507,10     | -0,17                                                                                                                                                            | 4,99                                                                                                                                                                                                       |
| 29.199,68    | -0,43                                                                                                                                                            | 12,48                                                                                                                                                                                                      |
| 17.936,12    | -0,03                                                                                                                                                            | 5,21                                                                                                                                                                                                       |
| 3.015,89     | -0,55                                                                                                                                                            | 1,38                                                                                                                                                                                                       |
|              | 5.474,08<br>38.074,50<br>7.571,57<br>32.908,05<br>6.519,97<br>12.006,10<br>1.136,72<br>119.504,00<br>52.170,95<br>1.380,53<br>6.507,10<br>29.199,68<br>17.936,12 | 5.474,08 0,78 38.074,50 -2,01 7.571,57 0,91 32.908,05 0,74 6.519,97 -0,28 12.006,10 -0,31 1.136,72 0,00 119.504,00 -0,13 1.582,372,00 -1,42 52.170,95 -0,18 6.507,10 -0,17 29.199,68 -0,43 17.936,12 -0,03 |

ÍNDICES MUNDIALES

# «Cantabria tiene una oportunidad histórica ante la decadencia de Vizcaya y Cataluña»

El economista Javier Santacruz Cano impartirá esta tarde en el Ateneo una ponencia sobre cómo hacer que la región sea competitiva por medio de su fiscalidad

### H. PUIZ

SANTANDER, 'Como hacer competitiva Cantabria con su fiscalidad', es el título de la ponencia que impartirá el economista Javier Santacruz Cano (Madrid, 1990) esta tarde en el Ateneo de Santander a las 19.30 horas con la organización Foramontanos Siglo XXI. Hablará de cuestiones como el sistema de financiación autonómica, la carga impositiva de nuestra región y las oportunidades y amenazas que se nos presentan. Santacruz Cano es analista financiero y profesor universitario y ha estado involucrado en proyectos de energía, banca, infraestructuras y agroalimentación.

Respecto al actual sistema autonómico de España, el economista afirma que es un «firme partidario de que exista la competencia fiscal» entre cada una de las regiones. No obstante, sí que apuntilla que el Estado se ha «descentralizado prácticamente hasta llegar a los límites marcados por la Constitución en algunos territorios». Por ello, insiste en que estamos en un «Estado cuasi federal» y ese es un sistema en el que, recuerda, «siem-



Javier Santacruz Cano, pm

pre existen unos mínimos comunes de solidaridad y sostenimiento de todos los territorios, y especialmente los más pequeños».

Llevando más el foco a Cantabria v sobre la cuestión sobe las medidas fiscales que, en su opinión, son necesarias para hacer más competitiva nuestra región, Santacruz Cano lo tiene claro. Habla de que, en primer lugar, hace falta «una solución de emergencia como es ajustar las tarifas del IRPF autonómico a la inflación de los últimos cinco años». Seguidamente, menciona que es perentoria una reestructuración para simplificar el número de tramos y eliminar los más altos, que desde su punto de vista es «donde se ha producido más daño en los últimos años». En tercer lugar, ve necesario coordinar con las administraciones locales un plan de eficiencia y suficiencia de ingresos y gastos para alcanzar lo que llama un 'pacto de competitividad' basado en eliminar lo superfluo y ser ambiciosos en los programas de inversión para «dirigir los recursos a lo que es verdaderamente necesario».

A la pregunta de si una bajada de la carga impositiva sería beneficiosa y redundaría en un mayor número de empresas que quisieran asentarse en nuestra comunidad, el economista mantiene que podría suponer un «revulsivo potente». No obstante, al mismo tiempo, dice que es una medida que «quedaría en nada o en muy poco si no va acompañada de un plan de reforma ambicioso de la Administración», para lo que ve necesario que se buscase apoyo en otros territorios cercanos como Asturias o Castilla v león. «No existe una fórmula mágica para atraer o retener talento y capital, pero sí hay algo que se le puede parecer es ofrecer un territorio que te hace la vida más fácil a la hora de hacer trámites, crecer...». Con todo, insiste el experto, «fiscalidad y eficiencia son para Cantabria una oportunidad histórica que no debería desaprovechar y más aún cuando, opina, «dos territorios privilegiados de España como Vizcaya y Cataluña están en decadencia».

También aboga el ponente por reducir el gasto público. «Los mismos que insisten en sus discursos que España y Cantabria no pueden crecer sin capital tecnológico y que dependemos en exceso de la mano de obra en sectores como el turismo son los mismos que llevan a récord la contratación pública porque piensan que más persona y más gasto equivale a mejores niveles de crecimiento v bienestar». Una política que, señala, «es lo que llamamos 'la enfermedad de Baumol' que es el crecimiento incontrolado del gasto sin medir ni su eficiencia ni sus resultados, y que se debe cortar de inmediato».

### China inicia la investigación sobre el 'dumping' de la carne de cerdo europea

#### ZIGOR ALDAMA

MADRID. Si Europa justifica los aranceles contra los vehículos eléctricos chinos alegando que reciben numerosos subsidios gubernamentales, China hará lo propio con la carne de cerdo europea. Es lo que avanzó aver el Ministerio de Comercio de Pekín con el anuncio de una investigación que afectará sobre todo a España, uno de los principales proveedores de carne y despojos de cerdo del gigante asiático.

«La investigación se inició a petición de la Asociación China de Ganadería (CAHA) por 'dumping' durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 y por perjuicio industrial durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023», explica el Ministerio, que tiene sospechas de que los productores europeos de esta carne reciben «subsidios masivos» que facilitan la existencia de «una gran sobrecapacidad».

«Los productos investigados incluyen carne de cerdo fresca, refrigerada y congelada y sus subproductos, principalmente para consumo humano», añade en un comunicado en el que da 20 días a las partes interesadas para presentar la información y los alegatos pertinentes.



¡Obtén tu web profesional con ayuda del estado!

CH Consulting te ofrece la oportunidad de tener una presencia digital de calidad y subvencionado. ¡Aprovecha esta oportunidad





## Heras pone en marcha un nuevo concurso internacional

### HÍPICA

Los seis días de competición, divididos en dos partes, arrancan este próximo viernes. El concurso repartirá más de 133.000 euros en premios

### MARCO G. VIDART

SANTANDER Serán seis días de competición, entre los dos últimos fines de semana de este mes de junio. El centro hípico Heras Horses&Events organiza la tercera edición de su concurso de saltos internacional. V promete ser la edición más espectacular de todas. Hasta 220 monturas, con 150 jinetes -de diez países en totalse darán cita -en las instalaciones de Medio Cudevo para competir en las cerca de una treintena de competiciones a lo largo de las seis jornadas. En total, se repartirán 133.700 euros en premios, 10.000 más que en el concurso del año pasado.

La tercera edición de este concurso internacional de saltos se dividirá en dos partes. La primera serie de tres días de competición comenzará el viernes, día 21, con el trofeo de la Federación Cántabra de Hípica. El programa de estos tres primeros días concluirá en la tarde del domingo con una de las citas destacadas del programa. El Gran Premio Trofeo Camino Lebaniego, con

obstáculos a 1.45 metros de altura y 28.200 euros en pre-

Las pruebas se retomarán el siguiente viernes, día 28. La primera competición de esa iornada será el trofeo Flores José Pérez. En esa jornada hay otro de los platos fuertes del concurso. El trofeo Parque de la Naturaleza de Cabárceno, con obstáculos a 1.45 metros de altura y otros 28.200 euros en premios. El domingo, día 30, otra competición con las mismas alturas y la misma dotación económica cerrará los seis días de competición en el Heras Horses&Events. El trofeo Cantabria Infinita, el que da nombre a todo el concurso internacional de saltos, será el que sirva para concluir el programa de seis días de hípica en Heras.

Varios son los nombres que apuntan a brillar en esta tercera edición del concurso de saltos internacional. El portugués Manuel Sá Morais, el británico James Smith o el suizo Ignace Philips están entre los favoritos en cuanto a representación extranjera. Mientras, los hermanos Kevin v Álvaro González de Zárate, José Bono o Gerardo Menéndez encabezan la representación nacional. En Heras también saltarán los mejores jinetes y amazonas cántabros, caso de Celia y Nicolás Cobo o de Lucas López, ya habituales en las convocatorias del equipo nacional para concursos en otros

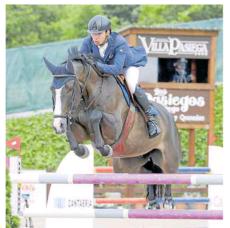

Joao Pedro Gomes, ganador del año pasado. ECUESTRE

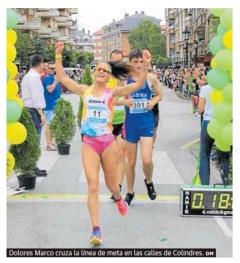

# Un día para el deporte y el homenaje

Atletismo. Colindres recuerda a Ramiro Madrazo con una prueba que recupera el atletismo en la villa





■ élix Martínez y Dolores Marco fueron los ganadores, pero el nombre que estaba en boca de todos era otro: el de Ramiro Madrazo. Porque en su recuerdo se organizaron unos

emotivos Cinco Kilómetros de Colindres que devolvieron a la memoria a un atleta popular, un clásico del atletismo modesto cántabro, fallecido prematuramente hace menos de un año. Lo hizo **Dolores Marco** v Félix Martínez se proclamaron vencedores de la primera edición del Memorial

practicando su pasión, el deporte, con solo 52 años. Por eso la Asociación de Amigos de Rami. que aspira a perpetuar su nombre, desataron lo que se convirtió en una fabulosa «locura» que desbordó sus expectativas: más de 600 atletas: desde veteranos a niños, hombres y mujeres, se congregaron para recordarle en un multitudinario y «muy emotivo» evento deportivo en homenaje al colindrés. Para mantener viva su memoria, la familia, que antes de la prueba absoluta, los cinco kilómetros, recibió el dorsal número uno

Colindres se había quedado huérfano de pruebas deportivas tras la pandemia, cuando el Cross Villa de Colindres y los Diez Kilómetros Bajo Asón dejaron de celebrarse. Ahora la asociación aspira a que el Memorial perdure en el tiempo, para lo que ya han solicitado el apoyo del Ayuntamiento, v devolver a la villa su día de atletismo no solo competitivo, sino también festivo,

Porque además de la prueba reina por la mañana se sucedieron diversas citas para menores y una carrera de relevos que sirvieron como aperitivo. Fue antes de que a las once de la mañana se diera la salida a una última cita en la que Félix Martínez se impuso en categoría masculina a un nutrido pelotón cántabro en el que figuraba, entre otros, Diego Cuadrado, y Dolores Marco hiciera lo propio en la carrera femenina. El año que viene, si todo discurre con normalidad, regresará con más fuerza el Memorial Ramiro Madrazo.

## Beatriz Pérez y Patricia Álvarez comienzan en Galicia su preparación olímpica

### HOCKEY

### ASER FALAGÁN

SANTANDER. Batriz Pérez v Patricia Álvarez preparan esta semana los Juegos de París con la selección española femenina de hockey. Las dos cántabras confirman así de facto su visado olímpico, el de dos habituales de las Redsticks que han visto ahora cómo Carlos García Cuenca las incluía en el grupo de 22 jugadoras que se ha concentrado desde ayer y hasta el viernes en Ourense para preparar los Juegos de París. Durante esta concentración, España disputará dos partidos amistosos contra Francia. El primero de ellos, mañana, miércoles, a las 18.00 horas y el segundo, el mismo viernes, día final de la concentración, a partir de las once de la mañana.

Aunque esta nueva selección no se ha presentado oficialmente con el equipo olímpico, la nueva convocatoria de Pérez (Club de Campo) v Álvarez (Polo) las convierte de facto en dos nuevas deportistas cántabras con plaza

Se unen así a Diego Botín, Virginia Díaz, Cristina Bucsa, Álex Dujshebaev, Dani Dujshebaev, Ángel Fernández, Álex Alonso e Ignacio Rodríguez como deportistas con la plaza oficialmente confirmada, pero a la lista se puede unir a lo largo de este mes alguno más.

Prácticamente asegurada tiene la plaza Mohamed Attaoui, reciente subcampoeón de Europa de los 800, que tiene que refrebndar su billete (ya tiene la mínima) en los Campeonatos de España al aire libre, que se disputarán del 28 al 30 de junio.

Esta misma semana busca también su clasificación Jimena Pérez, que nadará hoy en la primera serie de los 800 para buscar un puesto al final de un ciclo olímpico que ha enfocado hacia la larga dstancia. La santanderina debutará el jueves en los 1.500, la otra distancia en la que biscará la clasificación para sus segundos Juegos. En fútbol es segura la presencia de Athenea del Castillo, aunque aún no hay lista oficial, y tanto Mateo Joseph como Pablo Torre aspiran a entrar en la lista de Santi Denia.



# El Sevilla pregunta al Racing por Peque

El club andaluz se interesa de manera oficial por la situación del jugador y los verdiblancos le remiten a la cláusula de rescisión de cuatro millones

LEILA BENSGHAIYAR



SANTANDER. Contacto formal. El Sevilla ya ha llamado de manera oficial al Racing para preguntar por la situación de Peque. Los rumores de que el equipo andaluz quiere incorporar al delantero a su plantilla para la nueva temporada llevan coleando desde incluso antes de que se terminase la Liga, pero hasta ahora no se habían producido movimientos directos entre ambos clubes. Es cierto que el Sevilla, que lo lleva siguiendo meses, sí había tanteado al jugador y a su representante, pero de levantar el teléfono y preguntar directamente al Racing. nada. Hasta hace un par de días. cuando por fin el club del Nervión se ha dirigido a los verdiblancos para interesarse por las condiciones de salida del jugador.

La respuesta del Racing, la que siempre ha mantenido el club cuando se le ha inquirido por una posible salida del delantero. Los cántabros se remiten a la cláusula del catalán. Cuatro millones de euros. Si alguien lo quiere que pase por caja. En cualquier caso la salida de Peque es algo más que factible, siempre y cuando se abone el montante que piden los cántabros. De malvender nada, Y de regalar menos. El propio presidente del Racing, Manolo Higuera, reconoció ayer por la mañana durante la presentación de la campaña de abonos para el nuevo curso que «puede pasar que en el caso de algún futbolista se pague la cláusula de rescisión, no lo sabemos todavía». Una alusión la posible marcha del jugador. Aunque también especificó que si eso sucede, el dinero que ingrese el club se destinará a mejorar la plantilla. «Si ocurre, se va a continuar invirtiendo dentro de la plantilla». El Racing intentó renovar a Pe-

que hace meses, pero no pudo. Se esperó a la disputa de un hipotético play off, ya que la posibilidad de un ascenso cambiaba mucho las cosas. En ese escenario, si se llegaba a la elite, las posibilidades de retenerlo se multiplicaban tanto por poder jugar en la máxima categoría como por ser capaces de ofertar una mejora en su contrato. Pero eso no ocurrió y con la llegada de García Pimienta al banquillo del Sevilla, el interés del club por el jugador incluso se incrementó.

Y es que el técnico ya lo tuvo a sus órdenes en el Barça Atletic. «Es un chico que conozco muy bien. Venía del Cornellá v lo hizo muy bien en el juvenil y en el filial -del Barcelona-», dijo García Pimienta en su presentación como entrenador de los andaluces hace poco más de diez días. Peque es el máximo goleador del Racing en la campaña que acaba de finali-



Peque, durante un partido con el Racing. ROBERTO RUIZ

zar, ha disputado 2.851 minutos y cuenta con tres asistencias en Liga, además de ser una pieza fundamental en el esquema de José

### Mercado y límite salarial

El Racing, por su parte, está tranquilo e inmerso en la planificación de la nueva temporada desde hace semanas, Mikel Martija bucea en el mercado y aunque es pronto para saber qué oportunidades puede encontrar la idea que aver transmitió Manolo Higuera fue de optimismo. «Sebastián Ceria v vo hemos estado reunidos con Mikel Martija v José Alberto y los cuatro estamos muy ilusionados», decía. Y tras abundar en que los ingresos por la posible venta de algún jugador redundará en la plantilla, añadió: «Nuestra idea es ir creciendo y dando salto cualitativos en la plantilla para que este año nos acerquemos a parámetros en los que están los ocho primeros de los límites salariales».

Y en cuanto a eso, al límite salarial del club, todavía no está predeterminado ni siquiera ese primer estadio que barema la Liga, pero el objetivo del Racing es «tener una subida respecto al año pasado». No sería nada descabellado si se tiene en cuenta el incremento en ingresos orgánicos del club a través de la tienda, venta de entradas y abonos, aunque Higuera también reconoció que el traspaso de Arana supone una repercusión en amortización, con lo que el limite salarial estaría ocupado parcialmente por la compra del delantero, pero se mostró optimista. «Juanjo Uriel -vicepresidente del club y quien se encarga de los asuntos financieros- y yo creemos que vamos a conseguir una subida», dijo,

## 'Somos Racing', con este lema el club lanza su campaña de abonados

Los precios de los carnés suben lo que supone el IPC de los dos últimos años y regresan los descuentos por fidelidad

### LEILA BENSGHAIYAR

SANTANDER, «Somos distintos, somos únicos, somos perseverantes, somos pasión. Somos el Viejo y el joven... Somos tantas cosas que somos inexplicables, por eso tienes que estar para sentirlo. Somos Racing», desgrana una voz mientras imágenes de esta temporada y de otras anteriores, tan icónicas como la del plante, rememoran los últimos años del Racing. Una llamada al sentimiento y a la pertenencia contenidas en el vídeo de presentación de la campaña de abonados del club cántabro para la nueva temporada, la 2024-25. Una campaña

que presentó ayer el presidente de la entidad. Manolo Higuera y en la que hay varias novedades.

La primera es que este curso se pondrá en valor la fidelidad, algo que en la última temporada no se había premiado. «Para nosotros es muy importante la historia y la fidelidad de la gente, por eso recuperamos los descuentos por fidelidad»: decía el presidente. Se contará con tres tramos. «Uno es el carné Oro, otro es el carné Plata y un tercer tramo que para mí se necesitaba. El Racing ha estado en Segunda B v hemos pasado un calvario auténtico desde la 2012-13 y me parecía de justicia que todo el que estuvo en ese periodo de penurias tenga un descuento, por eso lo hemos incorporado», explicó Hi-

Con estas tres distinciones el descuento en los tres carnés quedaría de la siguiente manera: Oro cuenta con un 15%, Plata con el 7,5% y los abonados que pasaron por el calvario de la Segunda B de manera continuada, un 5%.

Eso sí, los precios suben. En el Racing explican que la subida de los carnés supone «el IPC de los dos últimos años. Esto no debe verse como algo malo, porque la idea es hacer crecer al club», señaló Higuera. «Tenemos que hacer crecer al Racing entre todos. Para ser mas grandes todos tenemos que hacer un pequeño esfuerzo», argumentó. En cifras concretas la subida del INE es el 9% de IPC en estos dos últimos años. con lo que se incrementa un 8% en renovaciones v un 15% en altas nuevas, aproximadamente.

Los precios oscilan entre los 545 y los 125 euros, pero desde el club insisten en que pueden ser incluso más bajos para los abonados que cuenten con los descuentos de Oro,

Plata y quienes estuvieron en la travesía en el desierto. Los que no suben son los carnés de Categoría Junior. Los niños pagan lo mismo y tampoco lo harán los racinguistas con movilidad reducida. Además, también se tratará de ordenar la tabla de precios. Para ello la Tribuna Central, que estaba dividida en Central y Principal, ahora será Tribuna Oeste. Y en el caso de Tribuna Este y Preferencia Este, ambas zonas tendrá un precio «un pelín superior a los fondos», explicó Higuera. «Pero para no generar un periuicio directo al abonado de esa zona, planteamos una avuda de transición de estas zonas», añadió, Una ayuda que va a suponer el 50% del precio del carné

En el caso de los más pequeños, lo que antes era categoría Junior constará abora de dos tramos uno desde los 6 a los 13 y otro de los 14 a los 17. Y también se redefinirá el abono familiar. Ayer por la tarde las taquillas comenzaron a funcionar para dar de alta nuevos carnés v tramitar las renovaciones, y a partir de las 10.00 horas de hoy, los trámites también podrán realizarse a través de la página web del club.

### **LOS PRECIOS**

### Renovaciones

|                    | Adulto | Infantil | Junio |
|--------------------|--------|----------|-------|
| Gradona            | 245    | 135      | 125   |
| Preferencia Sur    | 245    | 135      | 125   |
| Preferencia Este   | 250    | 145      | 135   |
| Preferencia Oeste  | 320    | 180      | 165   |
| Tribuna Sur        | 320    | 180      | 165   |
| Tribuna Norte      | 320    | 180      | 165   |
| Tribuna Este       | 330    | 190      | 175   |
| Tribuna Oeste      | 515    | 245      | 235   |
|                    | *485   | *225     | *190  |
| Movilidad Reducida | 225    | 125      | 125   |
|                    |        |          |       |

### Nuevas altas

|                    | Adulto | Infantil | Junior |
|--------------------|--------|----------|--------|
| Preferencia Sur    | 260    | 150      | 140    |
| Preferencia Este   | 270    | 160      | 150    |
| Preferencia Oeste  | 340    | 190      | 180    |
| Tribuna Sur        | 340    | 190      | 180    |
| Tribuna Norte      | 340    | 190      | 180    |
| Tribuna Este       | 350    | 200      | 190    |
| Tribuna Oeste      | 545    | 260      | 250    |
| Movilidad Reducida | 125    | 125      | 125    |

### Simpatizante

|                       | Renovación | Alta |
|-----------------------|------------|------|
| Peque (de 0 a 5 años) | 10         | 15   |
| Infantil (de 6 a 13)  | 20         | 25   |
| Junior (de 14 a 17)   | 25         | 30   |
| Adulto                | 35         | 40   |



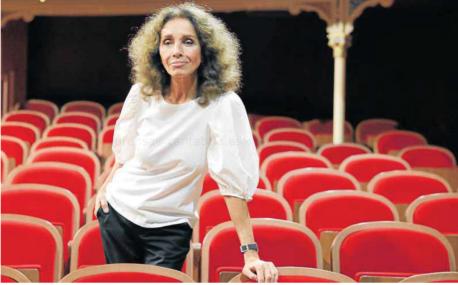

Ana Belén recoqerá esta tarde el Premio 'La Barraca' con el que la UIMP reconoce su trayectoria en las Artes Escénicas. MARTA FERNÁNDEZ JARA

# «La democracia es algo frágil que se debe cuidar día a día para que siga funcionando»

### **Ana Belén Actriz y cantante**

La artista, que recoge hoy en el Paraninfo de la UIMP el Premio 'La Barraca' a las Artes Escénicas, lamenta que a Lorca «solo se le recuerde de manera puntual»

### ROSA M. RUIZ

SANTANDER. La semana pasada acabó de rodar una película en Tenerife, tras una gira por los teatro de toda España con la obra 'Romeo y Julieta' y ya prepara «con calma, pero sin pausa» el que será su próximo disco. La cantante y actriz Ana Belén (Madrid, 1951) recoge hov en el Paraninfo de La Magdalena (19.00 horas) el XVI Premio 'La Barraca' a las Artes Escénicas que concede la Universidad Internacional Menéndez Pelavo (UIMP) con el recuerdo a Lorca, el propósito de vivir el día a día v un sentido cariño hacia Mario Camus

-Esta tarde recogerá un premio vinculado a Federico García Lorca. ¿Cree que en estos tiempos su legado y las acciones que llevó a cabo con La Barraca deberían estar más presentes?

-Todos los tiempos son buenos para tener presente a Lorca y su legado. A veces da un poco de

pena que nos acordemos de Lorca solo de manera puntual. Debería estar presente siempre y su legado también y no solo cuando un director decide volver a ofrecer una de sus obras. Lorca era mucho más que eso.

-¿Hay alguna obra por la que tenga una mayor debilidad?

-Recuerdo haber trabajado en un montaje maravilloso de 'La casa de Bernarda Alba' de José Carlos Plaza en el Teatro Español del que surgió la idea de llevarlo al cine en una película que dirigió Mario Camus. Pero la verdad es que nunca he tenido esa aspiración de representar alguna obra en concreto. Siempre he pensado las cosas llegan cuando tienen que llegar v claro que creo que las obras de Lorca son maravillosas v he leído sus poesías, las he recitado, las he cantado... Pero no sé hasta que punto me merezco ese premio, que recibo como un gran honor, por supuesto, porque hay gente que es mucho más entendida en él que yo que igual lo merece

-El premio es una forma de reconocer su larga trayectoria que se compone de 35 discos, 40 películas, centenares de obras de teatro. ¿Cambiaria algo?

-Me he equivocado muchas veces, pero pienso que es porque he hecho cosas. En un momento determinado, Víctor —se refiere a su marido el músico Víctor Manuel-me animó a hacer algo que yo no había hecho antes, que era dirigir una película, y me dijo que si no loa hacía no podría arrepentirme. Me considero muy buena trabajadora que ha hecho todo lo que me ha ido llegando tanto en música como cine o teatro.

-Su trayectoria también está caracterizada por su gran compromiso político. ¿Le ha merecido la pena ese posicionamiento?

-Por supuesto. Pero en esto me siento como una ciudadana ma que tras la muerte de Franco, e incluso antes, salió a la calle para ayudar a la llegada de la democracia. Pero yo y millones de personas en este país. No creo que sea ningún mérito ni ninguna excepción. Hice lo que creía que tenía que hacer y sigo haciendo lo que creo que tengo que tengo que tengo que tengo que tengo que hacer.

-Formó parte de una generación que luchó por la llegada de la democracia a España. Ahora parece que en Europa hay una deriva hacia la extrema derecha. ¿Le

MARIO CAMUS

«Era maravilloso. Un hombre excepcional que lograba que todos los que trabajábamos con él formáramos una familia» preocupa el futuro?

-A mí me preocupa el presente.
La gente de mi edad ya tiene más
o menos hecho su futuro así que
mi única preocupación son las
nuevas generaciones. Miro muy
poco hacia atrás, por no decir
nada, y solo para recordar a la
gente que está dentro de mi corazón. Sobre todo vivo el día a día.
-¿Aquel espíritu democrático se
está perdiendo?

-Yo lo que tengo es la sensación de que todo aquello si que ha servido y la prueba está en que en otro momento y en otra situación usted ni siquiera podría hacerme estas preguntas. Puede que en la actualidad haya mucha gente que ha nacido en democracia que crea que ya está todo hecho y quizás sea necesario una mayor pedagogía para explicarle que la democracia es algo frágil que se debe cuidar día a día para que siga funcionando.

-¿Qué le parece el cine que se está haciendo en España? ¿Considera que las plataformas audiovisuales son un salvavidas? -Las plataformas están dando mucho trabajo, aunque no a todos nornue si escarbamos un po-

-Las plataformas están dando mucho trabajo, aunque no a todos porque si escarbamos un poquito la gente que trabaja en esta profesión es, tirando por lo alto, un 8%. Lo que opino es que en este momento y en este país se está haciendo un cine muy interesante. Muchísimo más que el que llega desde Hollywood. Nuestro cine está en condiciones de

### EL ACTO

▶ Galardón. Ana Belén recibe el XVI Premio 'La Barraca' con el que la UIMP distingue a personalidades destacadas en las distintas facetas de las Artes Escénicas

Laudatio. Correrá a cargo del escritor, comunicador y cineasta Luis Alegre.

Lugar, hora. Será en el Paraninfo de La Magdalena, a las 19.00 horas, con entrada libre. También será posible seguir la retransmisión del acto en: https://uimptv.es/

competir con el europeo que siempre ha sido el espejo en el que nos mirábamos aquí. Se están haciendo películas muy interesantes con lo que se puede. Historias muy personales, muy bien contadas y con muy poco presupuesto.

-¿En qué otras cosas han cambiado el cine?

-Hay una cosa que me encanta. Cuando me concedieron el Goya de Honor en 2017 me quejé de la falta de mujeres en el cine y afortunadamente esto y a no es así y se han ido incorporando a todos los departamentos. Y eso es muy muy importante.

-Antes hablaba de Mario Camus. ¿Qué recuerdos tiene de él?

-Éra maravilloso. Me cuesta hablar de Mario porque además tura la suerte de estar con él en Santander poco antes de que muriera. (Se emociona). Le conoci con 3 años, porque trabajaba en la misma productora con la que hice mi primera película. Luego pude trabajar con él y compartir muchas cosas. Era un hombre excepcional con el que de podía hablar de todo y que lograba que todos los equipos que han trabajado con él, tanto técnicos como artísticos, formásemos una familia.

-¿Se imagina una vida sin mú-

-No. Mi vida está rodeada de ella. La escucho todo el tiempo y tampoco concibo mi trabajo sin la música.

-¿Y sin Víctor Manuel?

-Tampoco. Pero es verdad que hemos compartido tantas cosas juntos que también tenemos nuestros momentos de soledad que es algo muy importante y que nos viene muy bien.

-Con 13 años una joven Pilar Cuesta debutó en el cine con 'Zampo y yo'. ¿Ana Belén se ha comido a aquella niña?

-No. no. Pilar Cuesta, Maripili, sigue estando aquí, aunque ya sois me llaman así en el médico o en el banco. Todo el mundo me llama Ana, hasta mi familia. De aquella niña a la que le gustaba cantar y disfrutar con las películas musicales queda mucho porque me sigo reconociendo en ella y en las cosas que con esa edad no le gustaban. Pero, sobre todo, lo que queda es la gente que me ayudó a crecer.



# Una publicación recorre los veinte años del CDIS y su gestión del patrimonio fotográfico histórico

El obietivo del libro no es tanto la guía de fondos v colecciones del Centro de Documentación de la Imagen de Santander, como dar a conocer la ingente labor de difusión y preservación del espacio municipal

### GUILLERMO BALBONA

SANTANDER. Las fechas delatan la dilatada e ingente labor de una entidad muy visible en el escaparate expositivo cotidiano y, sin embargo, muchas veces oculta en otras de sus dimensiones. La fotografía ha sido sin duda el lenguaje, la expresión y la manifestación creativa y cultural que ha crecido con mayor intensidad en la comunidad en las dos últimas décadas. Siempre partiendo de que eran grandes las carencias y déficits y muy notoria su ausencia en determinados espacios v ámbitos culturales. Uno de los referentes que ha contribuido a potenciar el hecho fotográfico en muy diversas vertientes es el Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS). Su actividad v travectoria pública tiene como punto de partida la creación de la sala de exposiciones en 2007 con la histórica muestra del fotógrafo y pintor santanderino Angel de la Hoz. Desde entonces se han sucedido muestras y provectos individuales, colectivos, ligados a la creación, la memoria histórica y la propia evolución de la ciudad. Aunque los antecedentes y raíces históricas del Centro del Ayuntamiento santanderino se remontan a mediados de siglo, el actual CDIS responde a una construcción moderna, enraizada en el siglo XXI, dado que surgió oficialmente en 2002. Ahora tras cumplirse ese vigésimo aniversario y como testimonio del trabajo abordado en estos años ve la luz una publicación que compila, documenta y recorre esa labor muchas veces tapada por la fuerza mediática de las exposiciones. Pero la preservación, investigación v difusión son claves en el ADN del CDIS, que coordina Manuela Alonso al frente de un equipo técnico.

Con destino a bibliotecas y centros especializados el libro editado, clave para consulta y reflejo de ese trabajo de recuperación y cuidado, traza los travectos que han configurado 'Veinte años de gestión del patrimonio fotográfico históri-

Cerca de 400 páginas que contienen la guía de fondos y colecciones y el gran trabajo de difusión del CDIS, plasmado en exposiciones, conferencias y mesas redondas, cursos y talleres, ediciones y publicaciones y colaboraciones,



quizás la labor menos conocida pero que se ha prodigado en relaciones y vínculos con entidades públicas y privadas de todo el Estado. El origen del actual CDIS se remonta al año 1958, momento en el que el entonces denominado Archivo Fotográfico Histórico Municipal adquiere una selección de copias fotográficas antiguas del fondo fotográfico de Pablo Duomarco, Esta primera colección nutrió algunas exposiciones y unos álbumes que el Ayuntamiento editó con las imágenes más destacadas. No obstante, la primera repercusión pública de sus actividades fue la organización de la muestra 'Santander, pasado, presente y futuro', que se celebró en las salas de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, en julio de 1963.

El Archivo continuó incrementando sus fondos gracias a donaciones particulares y adquisiciones. Permaneció activo durante casi cuatro décadas, hasta la jubilación de su impulsor Alfonso Suárez, continuando la labor Ángel de la Hoz. Tras períodos de cierta inactividad, se puso en marcha en ese 2002 va con la denominación actual y con nuevos objetivos. El equipo en estos años se ha ocupado especialmente «de la preservación, catalogación y digitalización de archivos fotográficos de carácter his-

Desde el 2006, y con una plantilla estable, la actividad del Centro ha dinamizado sus funciones que han tenido su manifiestación correlativa en el aumento del número de usuarios, donación de nuevas colecciones y esa citada profusa colaboración

Del análisis de las condiciones del conjunto o fondo documental e identificación de los procesos fotográficos a la limpieza y preservación directa del material pasando por la digitalización, la labor archivística y la preservación son los ejes de actuación del CDIS. La publicación se hace eco de este itinerario activo a través de la labor de Guiomar Lavín v María Valdeolivas, junto a Alonso, y la colabora-

El CDIS ha conseguido llegar a diversos públicos de muy diferentes lugares, sobrepasando además las alianzas regionales

ción en otras tareas de Araceli Cavada v Raúl Hevia. La alcaldesa Gema Igual ensalza en el libro la importante labor

dinamizadora artística y cultural del CDIS, pero también alude al «tesoro documental que se ha generado en torno a la entidad municipal. Desde su sede de Villaflorida el CDIS custodia actualmente más de 200.000 objetos fotográficos que provienen principalmente de donaciones Entre ellas destacan los fondos

de los fotógrafos de prensa históricos Pablo Hojas Llama, Joaquín y José Luis Arauna y Manuel Bustamante): las colecciones de otras dependencias del Ayuntamiento transferidas al CDIS; las de otras instituciones como Cámara Cantabria y Centro de Estudios Montañeses y fondos de fotógrafos de estudio (Ángel de la Hoz v Persan); de aficionados (Víctor del Campo. Manuel Velasco Torre, Ángel de la Mora, Antonio Mallavia, Familia Echevarria, Familia Zarandona, José Uzcudun, Pedro y Eugenio López-Dóriga y un largo etcétera de burgueses amateur ; más fotografía de reseña policial y médica (fondo Enrique Diego-Madrazo y el del también médico Guillermo Arce), entre otras. Una iconografía que no se limita a Santander y Cantabria pues aborda contenido local, nacional e internacional.

En la obra ahora editada Manuela Alonso destaca cómo bajo diferentes fórmulas de 'partenariado' aplicadas a las tareas de difusión, «se han podido conseguir diferentes provectos, y más en los últimos años en que la crisis ha agravado las políticas de gestión cultural». El CDIS ha conseguido así «llegar a diversos públicos de muy diferentes lugares, sobrepasando además las alianzas regio-

Las actividades de difusión, se articulan en torno a exposiciones, conferencias, cursos, talleres y publicaciones, sin olvidar la divulgación de los propios fondos a través de la atención al público, además de esas cerca de noventa exposiciones, más cursos y talleres, visitas guiadas y el taller didáctico. El libro recuerda que el objetivo prioritario ha sido el de «profundizar en diferentes aspectos de la imagen v especialmente gestionar v custodiar el patrimonio fotográfico que se ha donado a la institución, y por tanto a la ciudadanía».



María Valdeolivas, Manuela Alonso, Guiomar Lavín y Esther Castañera, en una imagen tomada en la sede del CDIS en 2010. SE QUINTANA





Imagen de la presentación, ante las familias y alumnos, en la propia escuela donde se rodó el corto documental. A. M.

# 'Nana' mece al valle de Polaciones

El documental dirigido por Sara Fortuna, estrenado con éxito en el colegio CEIP y en el espacio cultural 'La Escueluca' en Casa Molleda, Pejanda, ya ha sido premiado en el Festival Internacional Ruréfilos

### GUILLERMO BALBONA

SANTANDER. Recuerdos, emoción, distintas miradas generacionales y un mismo paisaje y un lugar en el mundo compartido en el tiempo. 'Nana', documental de Ilumina Films, dirigido por la cineasta extremeña afincada en Cantabria. Sara Fortuna, con guion y producción de Alberto Matabuena. tuvo este pasado fin de semana una exitosa doble puesta de largo en el valle de Polaciones. Este travecto narrativo y visual a través de diez alumnos v dos generaciones fue presentado por su realizadora ante las familias y alumnos de la escuela rural donde se rodó y en casa Molleda, donde no solo hubo lleno, sino que el acto atrajo a antiguos maestros de diversas escuelas rurales de Cantabria v alumnos que estudiaron en el CEIP Valle de Polaciones. Con la escuela rural y sus diez alumnos como telón de fondo, para narrar a través de dos generaciones la historia de Óscar y su familia, cuarta generación de ganaderos, los cuales pueden ser 'los últimos pobladores' del valle más alto y despobla-



Alberto Matabuena, guionista, primero por la derecha, recogió el pasado sábado el premio otorgardo por el Festival Ruréfilos. A.M.

do de la comunidad, la cinta documental, rodada hace ya siete meses durante una semana en esos escenarios, se estrenará también en la Filmoteca cántabra.

El cortometraje 'Nana' aborda la historia de niños y vecinos de las localidades de Puente Pumar, Uznayo o Lombraña, contada a través de la escuela rural del valle de Polaciones, como protagonista. La expectación creada ante el estreno de la película se reflejó en los rostros de los niños protagonistas y familiares a lo largo de la última semana.

Sobre el rodaje Sara Fortuna confesó que el equipo y los niños,

en apenas una semana, «habían logrado trazar vínculos tan estrechos y cercanos tanto delante como detrás de las cámaras. Fruto de ello, se han conseguido que todas las secuencias sean tan tiernas, naturales y reales, como las que se muestran en el cortometraje».

Si algo tenía en mente la directora, desde que se rodaron las primeras secuencias a finales de 2023, es que quería estrenar allí, y dar la oportunidad que sus vecinos fueran los primeros espectadores en ver su documental. «Queríamos que el cine, la cultura, fuera la que se acercara al mundo rural, como las antiguas caravanas que viajaban por España hace casi un siglo, llevando el entretenimiento, la cultura y muchas cosas más, de las grandes ciudades, al mundo rural, y no al revés».

No obstante, antes de los vecinos del valle de Polaciones, 'Nana' tuvo su pase especial en las localidades burgalesas de Rabé de las Calzadas y Tarjados. El documental de la productora santanderina, Ilumina Films estaba seleccionado como finalista en la II Edición del Festival Internacional de cine sobre mundo rural, Ruréfilos, donde la cinta de Fortuna obtuvo el pasado sábado el primer premio al mejor documental de esta edición 2024.

Pese a haber arrancado hace apenas unas semanas su itinerario por festivales de cortometrajes, la obra está ya seleccionada en siete certámenes nacionales y tres internacionales (México, Colombia y Chile), relacionados con el medio rural v natural. Al estilo de los trabajos del cineasta francés Nicolas Philibert (director de 'Ser y tener'), «hemos intentado que la historia se vaya construyendo a medida que íbamos descubriendo a los propios personajes, haciendo de cada uno de ellos, protagonista en cada momento, evitando que la cámara y la interacción con esta, pudiera suponer una modificación con la realidad».

A lo largo de los próximos meses, 'Nana' se podrá ver a través de una pequeña gira de proyecciones que recorrerá espacios de Torrelavega, Comillas, Laredo o Santander.

### Nueva jornada de Diálogo de Cine y Producción el día 22 para celebrar el Orgullo LGTBI+

#### G. B.

SANTANDER. Las proyecciones de 'Alteritats' y "Te estoy amando locamente' destinadas a celebrar el Orgullo Lgtbi+ y una mesa redonda constituyen la propuesta del Nuevo Diálogo de Cine y Producción previsto el próximo sábado, día 22 en la sede de la Filmoteca de Cantabria. Una jornada organizada junto a la Dirección General de Juventud y la asociación Alega. La Consejería de Cultura, a través de Cantabria Film Commission y la Filmoteca ha organizado un nuevo Diálogo de Cine y Producción, el número 32, que incluye las proyecciones con coloquio posterior del documental 'Alteritats' de Nora Haddad y Alba Cros y de la película 'Te estoy amando locamente' de Alejandro Marín, junto con una mesa redonda. Bajo el título de 'Una pantalla donde encontrarnos'. esta iniciativa está coordinada por el productor Jesús Choya y el acceso será libre.

### 'Torta y lechi' homenaje al folk de Cantabria el 5 de julio en el Teatro Concha Espina

### G. B.

SANTANDER. Bajo el epígrafe 'Torta y lechi' el Teatro Concha Espina de Torrelavega acogerá el homenaje al folk de Cantabria el 5 de julio. Participarán, entre otros, Roberto Diego y la Banda de Gaitas de Cantabria, César Higuera, Lolo Calleio, César Martínez, Alfonso García Oliva, Conchi García, Marcos Bárcena, David Pérez, Carlos Collantes... Además, se ha programado una exposición con carteles, entradas, postales... del mundo del folk. Las entradas ya están a la venta al precio de 3 euros. Este Homenaje al folk de Cantabria, de David Pérez Gómez, es el colofón al libro "Torta y lechi" que se publicó hace un año. El cartel contempla una primera parte en la que actuarán artistas solistas, dúos y tríos como los citados y una segunda con Cambrizal, grupo que dio su último concierto en 1989 y Saltabardales que desde 2005 solo hace 'apariciones esporádicas'. Durante las actuaciones Carlos Collantes hará dibujos e ilustraciones en directo.



# Tres óperas de Puccini vertebran el Festival Maskarade que regresa a Cantabria este verano

'Madama Butterfly', 'La Bohème' y 'Suor Angélica' protagonizan la tercera edición que tendrá lugar en el Casyc, el Seminario Mayor de Comillas y el Palacio de Elsedo en Pámanes

### GUILLERMO BALBONA

SANTANDER. Puccini en tres: 'Madama Butterfly', 'La Bohème' y 'Suor Angélica' protagonizarán la tercera edición del Festival de Ónera Maskarade que regresa a Cantabria este verano. El festival se inaugura el día 12 de julio con la puesta en escena de Butterfly en el Teatro Casyc. Una representación que se repetirá los días 13 y 14 en el Seminario Mayor de Comillas. Cuarenta voces líricas de diferentes nacionalidades participarán en agosto en la ópera estudio vinculada al proyecto lírico que este año se ha dividido en dos grupos en torno a 'La Bohème' y 'Suor Angelica'. El Casve de la Fundación Caja Cantabria, el Seminario de Comillas y el Palacio de Elsedo en Pámanes son los escenarios que acogerán las representaciones programadas en un homenaie al compositor con motivo del centenario de su muerte.

La soprano y promotora del festival Cristina Domínguez Sar interpretará el papel protagonista de Butterfly, mientras que el reparto se completa con la mezzosoprano Patricia Llera, los tenores Gabriel Arce y Nanxin Ye y el barítono Nicolás Suazo. Todos bajo la dirección



Imagen de la representación de 'Don Giovanni' el año pasado en el Seminario Mayor de Comillas. ANA MARTÍN

musical de Christian Frrattima y acompañados por la Orquesta Maskarade. Ya en el mes de agosto se celebrará en Santander la ópera estudio que forma parte de esta iniciativa. Jóvenes cantantes líricos profesionales procedentes de lugares tan dispares como China, Italia o Chile participarán en esta nueva edición dedicada a Puccini. Una de las novedades de este año es que se presentan dos óperas con dos cursos independientes y los candidatos han podido elegir entre interpretar los papeles solistas de 'La Bohème' o de 'Suor Angelica'.

Una veintena de voces han sido seleccionadas para cada una de las

opciones y, durante el mes de agosto, recibirán en Santander clases individuales de canto v técnica vocal así como de interpretación y escena. Los días 16 y 17 de agosto se han programado dos conciertos con escenas de la Bohème en el Palacio de Elsedo, mientras que la ópera completa se representará el 22 en el Casyc y los días 23 y 24 de ese mes en el Comillas. Participarán 10 solistas acompañados por la Orquesta Maskarade y el coro de voces blancas 'Varpelis', procedente de Lituania, todos bajo la dirección musical de Christian Frattima Esta tercera edición se clausurará con la puesta en escena de 'Suor Angélica', una composición que forma parte de un tríptico de óperas compuestas por Puccini y que se completa con 'Il Tabarro' y 'Gianni Schicci'. En esta ocasión se representará de forma independiente el sábado, 31 de agosto, en Comillas. El Festival es una iniciativa de Maskarade Producciones que cuenta con el patrocinio de la Cultura y de la Sociedad Regional, Las entrada están ya a la venta en el Hotel Santemar de . Santander, en la Oficina de Turismo, en el Centro Cultural El Espolón de Comillas, y en el Palacio de Elsedo, así como en las distintas taquillas 60 minutos antes de cada función y a través de unientradas.es

### Los comercios de Santander pueden adherirse al **Bono Cultura** hasta el lunes 24

G. B.

SANTANDER. Los comercios de la ciudad ya pueden adherirse a la campaña Bono Cultura, una iniciativa que promueve la Fundación Santander Creativa, en colaboración con el Avuntamiento, la Cámara de Comercio de Cantabria y el Santander, «para favorecer el acceso a la cultura de la ciudadanía y a su vez, incentivar las visitas a los espacios que ofrecen productos y actividades culturales». El plazo, abierto desde hoy finalizará el lunes 24. Está previsto que la campaña comience durante la primera semana de julio. Antes, los comercios interesados tendrán que enviar la documentación necesaria. Como en anteriores ediciones, deberán cumplimentar el anexo disponible en este enlace https://www.santandercreativa.com/bono-cultura, desde el que también se pueden consultar y descargar las bases de la campaña que, un año más, pondrá a la venta 10.000 bonos a través de la web de El Mercaderío. Para poder sumarse a la iniciativa es necesario que las empresas y los profesionales autónomos interesados tengan su domicilio social v/o fiscal en Santander. Como todos los años, el bono tendrá un precio de 10 euros y un valor de 15 euros. Esto significa que el ciudadano pagará 10 euros por un bono que en los comercios tendrá un valor de 15. Esos 5 euros de diferencia son los subvencionados por la FSC.

Los bonos se podrán usar para la compra de libros con contenido literario y artístico, ensayo, poesía, novela gráfica, cómic e ilustración y catálogos. No tendrán carácter subvencionable los productos de papelería, libros de texto, profesional y de estudio y consumibles informáticos.

También se podrán utilizar para comprar vinilos, casetes y música en formato CD. Del mismo modo, se podrán adquirir películas en DVD y Blue Ray; así como óleos, fotografías, láminas, litografías, serigrafías, grabados y otras piezas plásticas de inequívoco carácter artístico.

Como en otras ediciones, servirá para comprar entradas y abonos de espectáculos en vivo. montajes teatrales, musicales y otras propuestas escénicas. Cada ciudadano, a través de su DNI y correo electrónico, podrá adquirir un máximo de cuatro bonos a caniear en los establecimientos adheridos hasta que finalice la campaña, que será el 31 de diciembre.

## Alvaro Longoria recibe el premio Rayo Verde de la Academia de Cine

El cántabro recoge hoy este galardón, impulsado también por Greenpeace, como reconocimiento a su compromiso con los valores medioambientales

### ROSA M. RUIZ

SANTANDER. El director, productor y guionista cántabro Alvaro Longoria recibirá esta tarde el Premio Ravo Verde, galardón creado por la Academia de Cine y Greenpeace para reconocer a profesionales del cine español por su compromiso con los valores medioambientales y sociales. En su tercera edición, el premio ha recaído en este cineasta por ser «un impulsor claro e indiscutible para lograr un mundo mejor y más sostenible a través del cine. Además de personificar una invitación clara para hacer red y conseguir que otras personas se sumen al reto de la sostenibilidad, es un ejemplo para el conjunto de nuestra industria cinematográfica», según destacó el jurado, formado por Elena Anaya, actriz que recogió este mismo galardón el año pasado; Josep Amorós y Sylvie Imbert, miembros de la Junta Directiva de la Academia y de la Comisión que aborda en la institución temas de sostenibilidad; y, por parte de Greenpeace, Paz Vaello, responsable de Comunicación, y Ricardo Magan, director de Estrategia.

### Bosque del cine en Udías

Además de sus documentales sobre la labor de Greenpace - 'Esperanza' (2016) y 'Santuario' (2019)-



Álvaro Longoria, Jose RAMON LADRA

y de ser el impulsor de varios premios de cine relacionados con el medio ambiente, tanto en el Festival de San Sebastián como en la Seminci, Longoria es uno de los responsables de la creación del Bosque del Cine –un proyecto que cuenta con el apoyo del Gobierno de Cantabria que permitirá, con la reforestación y regeneración de esta zona de monte situada entre Udías, Alfoz de Lloredo, Comillas y Ruiloba, compensar la huella de carbono de empresas del sector audiovisual, así como servir de ejemplo de buenas prácticas en materia medioambiental.

El cántabro, que recogerá el galardón esta tarde, en el transcurso de una ceremonia que tendrá lugar a las 19.30 horas en la sede de la Academia de Cine, ha declarado que «le debe su activismo al cine, una herramienta muy poderosa para trasmitir mensajes v llegar a millones de personas», algo que, desde que fundó la productora Morena Films, demostró en sus primeras producciones. «Estoy muy emocionado porque este reconocimiento representa unos valores en los que creo y a los que le he dedicado muchos años de mi vida», aseguró cuando le fue anunciado el premio.

# Un nuevo sistema de alertas sanitarias busca reducir las muertes por calor

Avisará cuando alguna de las 182 zonas en que ha dividido España vaya a alcanzar una temperatura que suponga riesgo vital para sus habitantes

### ALFONSO TORICES

MADRID. España estrenó ayer un nuevo sistema de alertas sanitarias que persigue reducir al mínimo las muertes y hospitalizaciones causadas por el calor extremo. Es una urgencia si se tiene en cuenta que el año pasado 3.009 españoles, el 90% mayores de 74 años, perdieron la vida por las altas temperaturas; que en los últimos nueve veranos no bajaron de 22.000; y que el sistema de satélites Copérnico advierte que este verano, por la aceleración del cambio climático, hay un 70% de posibilidades de que España vuelva a superar las temperaturas medias v máximas.

Es un cambio radical con la red de alertas por altas temperatura que ha funcionado en España en los últimos veinte años. Hasta ahora los avisos de riesgo a la población tenían como ámbito territorial la provincia y se activaban cuando se preveía la llegada de una ola de calor.

El nuevo modelo, sin embargo, activará los avisos de máximo riesgo cuando las temperaturas en una zona concreta vavan a llegar a los niveles que los expertos del Instituto de Salud Carlos III han determinado que provocan en ese territorio una aumento significativo de las hospitalizaciones y de las muertes por efecto del calor. El objetivo es que la población, pero sobre todo los colectivos más vulnerables (bebés, embarazadas, enfermos crónicos y mayores), puedan tomar medidas preventivas para reducir daños y las administraciones desplieguen los medios para responder con más eficacia.

Han repartido España en 182 zonas de «meteoalerta» distintas,

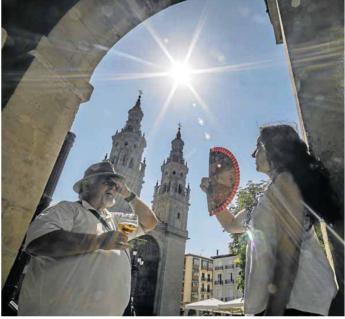

Dos vecinos de Logroño se refrescan durante una de las olas de calor de agosto pasado.  ${\it J. RODRÍGUEZ}$ 

inferiores y diferentes a la provincia, territorios que comparten un umbral de temperatura a partir del cual el calor pone en serios riesgos la vida de sus habitantes. El nuevo formato permite dar las alertas en el momentos preciso y en los lugares precioso, lo que debería derivar en una mayor efica-

Los días tórridos causaron la muerte de unos 22.000 españoles en los nueve últimos veranos, con 3.009 fallecidos en 2023 cia preventiva y de medidas de protección y un aminoramiento de las muertes

### Zonas y umbrales

La reestructuración de las zonas y de los umbrales en los que se activará la alerta en cada una tiene en cuenta que el riesgo del calor extremo no es igual en cualquier punto, porque hay españoles que están más habituados que otros a las altas temperaturas, pero también porque hay zonas con un umbral de riesgo más bajo por tener factores de vulnerabilidad adicionales como más mayores de 65 años, más mujeres, vacinos de renta más baja, pobacinos de renta más baja, poba-

ciones peor acondicionadas o menos recursos sanitarios.

El análisis ha permitido determinar, por ejemplo, que las alertas por alto riesgo en zonas del litoral asturiano se activarán sobre los 24 grados mientras en el interior de Córdoba lo harán a los 40. Pero las diferencias no solo son de norte o sur. En la provincia de Lugo el umbral de riesgo alto empieza a los 26 grados en el litoral, pero en el interior no se activará hasta los 32.

El nuevo sistema permite ser más preciso en el momento de dar los avisos y solo da la alerta en la zona de la provincia afectada, lo que concentra mejor los medios.

### La víctima de la violación de Igualada fue hallada «medio muerta»

#### CRISTIAN REINO

BARCELONA, La Audiencia de Barcelona fue escenario aver del comienzo del juicio contra Brian Raimundo Céspedes, joven boliviano acusado de violar salvaiemente a una menor en Igualada (Barcelona), en la noche de Halloween de 2021 Céspedes se sienta en el banquillo por dos delitos: agresión sexual y tentativa de asesinato. La Fiscalía pide 45 años de cárcel para él El conocido como 'monstruo de Igualada' ya había violado antes a su hermana de 7 años y a una exnovia.

Se esperaba que el acusado declarara en la primera sesión, pero el tribunal aceptó la petición de su defensa y el presunto violador dará su testimonio el viernes, antes concluir la vista oral por los hechos. Durante la primera jornada se reprodujo, a puerta cerrada, la declaración grabada de la victima, que no asiste a la vista ni pasará por el infierno de revivir la violación y responder a las partes.

### Lleno de sangre

Quienes sí dieron su testimonio en el arranque de la vista fueron los dos camioneros que hallaron a la victima tras ser violada, junto a una nave industrial. La chica, de 16 años cuando fue agredida, había ido a una fiesta en una discoteca en Igualada y fue violada después de despedirse de un chico, con el que había mantenido relaciones sexuales. Eran las 6 de la mañan.

Los dos hombres que la encontraron narraron que estaba «medio muerta». «Estaba semidesnuda, temblando y semiinconsciente», declararon. «Estaba todo lleno de sangre. había un charco muy grande de sangre», relató uno de ellos. «Le dije: ahora llega la ambulancia. Y ella decía; 'no, no, no'», explicó. Según el auto de apertura oral, si no la hubieran encontrado habría muerto. Fue atacada y violada durante 20 minutos a través de penetraciones vaginales y anales y hasta con objetos y recibió un fuerte golpe en la cabeza, que la tuvo en la UCI dos meses. La víctima ha perdido la audición en un oído.

También declaró la persona con la que estuvo la víctima antes de ser violada. Era un chico, que ya conocía y con el que salió de la fiesta para tener relaciones. «No se cómo iba a volver, pero tenía entendido que no iba a volver sola», dijo.

### 'Un verano de cuidado': diez medidas para minimizar peligros

A. T.

MARRID. La puesta en marcha del nuevo sistema de alertas coincidió ayer con el lanzamiento por el Ministerio de Sanidad de la campaña "Un verano de cuidado, que trata de concienciar a la población sobre la necesidad de interiorizar medidas de protección

frente a las cada vez más altas temperaturas, que han venido para quedarse en todo el país por el cambio climático.

Los cuatro consejos centrales «protégete, hidrátate, refréscate y recuérdales» son el resumen del decálogo de hábitos saludables para minimizar daños para la salud en estos días tórridos: Reducir la actividad física en la calle y los deportes al aire libre en las horas centrales del día.
 Beber agua con frecuencia,

aunque no se tenga sed.
3. Evitar al máximo bebidas alcohólicas, refrescos azucarados

y la cafeína, porque deshidratan. 4. Permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados y refres-

la sombra o climatizados y refrescarse cada vez que se necesite. 5. Usar ropa ligera, holgada y que deje transpirar.

6. Hacer comidas ligeras que ayuden a reponer las sales per-

didas por el sudor (ensaladas, frutas, verduras, zumos).

7. Prestar especial atención a bebés, embarazadas, enfermos crónicos y personas mayores.

8. Consultar a un médico ante la menor sospecha de síntomas relacionados con el calor que se prolonguen más de una hora.

9. Nunca dejar a ninguna persona en el interior de un vehículo estacionado y cerrado.

10. Mantener los medicamentos siempre en lugar fresco, pues el calor puede alterar su composición y sus efectos.



44 PUBLICIDAD Martes 18.05.
EL DIARIO MONTAGE
EL DIARIO MONTAGE

### FUNDACIÓN "LA CAIXA". OBSERVATORIO SOCIAL

# La pobreza de tiempo, «un indicador clave» para evaluar la situación laboral de las mujeres

#### SANTANDER

María de las Cuevas. A finales de la década de los setenta y los primeros años de los ochenta del pasado siglo, millones de muieres de todo el mundo occidental se incorporaron al trabajo remunerado sin abandonar muchas de las responsabilidades que tenían en casa relacionadas con los cuidados de la familia. Además, esta incorporación de las mujeres al mercado laboral no se correspondió, o al menos no en la misma medida, con la incorporación de los hombres al trabajo no remunerado. Las consecuencias en la vida de ellas fueron múltiples, tanto en su salud mental como en su tiempo de ocio. En definitiva, las convirtió en pobres de

El pasado 31 de enero, las investigadoras Margarita Vega Rapun, del Center for Time Use Research de la University College London y autora del estudio 'The multidimensionality of poverty: Time poverty in Spain (2021)', y Sara Moreno Colom, profesora de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona e investigadora del Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), se reunieron en CaixaForum Macaya para conversar sobre la pobreza de tiempo en los países desarrollados dentro del ciclo 'El derecho al tiempo, debate clave para el siglo XXI', organizado por el Observatorio Social de la Fundación "la

«La pobreza de tiempo es un indicador que nos permite dar una medida más completa sobre la pobreza, que normalmente solo recoge la pobreza de ingresos», explica Margarita Vega. «A través de las encuestas del uso del tiempo, podemos evaluar el tiempo que las personas le dedican al trabajo remunerado, al no remunerado y a los cuidados personales. Esta información nos permite establecer una línea de pobreza de tiempo similar a la que se calcula para los ingresos. Todas aquellas personas que estén por debajo de la misma serán considerados pobres de tiempo».

En España, esta línea se ha establecido en los 170 minutos al día: si estamos por debajo de ese umbral, somos pobres de tiempo. Y si además tenemos pocos ingresos, se genera un círculo vicioso del que es difícil salir: probablemente la persona pobre de tiempo tendrá unas responsabilidades propias del trabajo no remunerado que no le permitirán acceder a uno remunerado o tra-





En España se ha establecido en 170 minutos al día: por debajo de ese umbral se considera pobre de tiempo

bajar las horas suficientes para tener un salario digno.

«La pobreza de tiempo a veces no solo la podemos medir contabilizando la cantidad de tiempo de libre disposición personal que tienen las personas», explica Sara Moreno, «porque podemos disponer de mucho tiempo, pero también tener poca capacidad para decidir acerca del mismo o que este se acabe contaminando por otras actividades, como por ejemplo los cuidados». La profesora explica que disponemos de 24 horas al día, pero las condiciones materiales con las que vivimos determinan cómo las usamos y nuestra capacidad de decisión sobre las mismas. Nos encontramos, por ejemplo, el caso de los parados que, en realidad, lo que querrían es trabajar. Disponen de mucho tiempo libre. nero esto no los hace más ricos temporalmente, sino que viven en la pobreza material.

### Pobreza feminizada

«La pobreza de tiempo está feminizada», afirma Vega. «Al calcularla, tenemos en cuenta el trabajo no remunerado, que hasta ahora no se valoraba porque no teníamos indicadores ni datos. Un trabajo en el que se incluyen las tareas de limpieza, hacer la comida o el cuidado de los hijos, y que todavía hoy en día recae en su mayor parte sobre las mujeres. Al añadir este factor al cálculo de la pobreza global, esta se vuelve todavía más severa para las mujeres».

Según datos de la encuesta de características esenciales de la población y viviendas 2021 del Instituto Nacional de Estadística, solo un 15 % de los hombres dice encargarse de la mayor parte de las tareas domésticas, frente al 46 % de mujeres.

Las investigadoras apuntan que muchas mujeres se han incorporado al trabajo remunerado en los últimos años y también algunos hombres al no remunerado. Respecto a estos últimos, no lo han hecho en la misma medida que las primeras.





# «No nos sentimos representados por activistas como Greta Thunberg»

### Ana Bravo Representante cántabra en el TAGe de Brasil

El encuentro 'Talking Across Generations on Education', que arranca hov, es una iniciativa de diálogo intergeneracional en torno al futuro sostenible y la educación

### **BLANCA CARBONELL**

SANTANDER. Reunir a jóvenes para conversar sobre cuestiones criticas en torno a la educación o el futuro sostenible. De eso va TAG ('Talking Across Generations on Education'). Desde hoy se celebra en Brasil y la cántabra Ana Bravo es una de las participantes. Tendrá la oportunidad de intercambiar posturas sobre el cambio climático, las emociones y la ansiedad climática con Abishek Kumar (India), Paleni Iyer (Sudáfrica), Maddie Hibbs-Magruder (Estados Unidos), Juan Francisco Petrillo (Argentina) v Christy Zacarías (Indonesia). Bravo (1998, Ciudad de México) creció entre Panamá y Estados Unidos. Hace cinco años su familia se mudó a Cantabria, la tierra de su abuelo, natural de Barreda. Ella pertenece a las Juventudes del PRC, lo que le ha permitido formar parte del Comité de Relaciones Internacionales del Consejo de Juventud español

### -¿Qué supone representar a España en la cita de Brasil?

-Muchísima emoción. Pero también tengo un poco el 'síndrome del impostor' y me pregunto cómo una persona como yo, con 25 años, llega a representar, no sólo a Cantabria o a España, ya que seré la única representante de Europa. Es mucha presión y justo por eso me lo estoy preparando más.

-¿Cómo?

-Manteniendo reuniones con expertos. Esta misma semana me he reunido con miembros del Instituto Hidráulico de la Universidad de Cantabria (IH) y de SEO Birdlife para poder representar distintos puntos de vista. No quiero llevar a Brasil sólo mi voz, quiero llevar la voz de Cantabria, de España y de Europa. También me he reunido con jóvenes de distintos colectivos. He ido recopilando información a través del Consejo de Juventud de España. Hay que tener en cuenta que no vamos a hablar simplemente del cambio climático, vamos a abordar un tema súper específico como es la ansiedad que genera el cambio climático y cómo afrontarla a través del aprendizaje socioemocional.

### -¿Qué conclusión ha sacado?

-Oue, en general, se habla del cambio climático desde un punto de vista alarmista totalmente. Eso



Ana Bravo, JAVIER COTERA

crea un desapego entre la población o le genera esa ansiedad climática. Hay que buscar una ventana de tolerancia con datos científicos. Estudiarlo a fondo y ver cómo se comunica y quién lo comunica de esa forma. Es la conclusión que hemos extraído y el mensaje global que voy a llevar. -¿Cómo se debe entonces transmitir ese mensaje?

-Los mensajes de organizaciones que tiran una lata de tomate en obras de arte o que pegan sus cuerpos a las calles no nos representan. Ellos transmiten que hay que despertar a la juventud, que la juventud está dormida ante el cambio climático. No. Si analizas la ansiedad climática y diferentes teorías de la psicología llegas a la conclusión de que, porque grites más fuerte un mensaie o con más intensidad, no va a cambiar la opinión de la otra persona si no está predispuesta a escuchar. El cambio climático es algo que está pa-

### REPRESENTACIÓN

«No quiero llevar a Brasil sólo mi voz, quiero llevar a la reunión la voz de Cantabria, de España v de Europa»

### **EDUCACIÓN**

«Aunque el problema sea grave, hay que educar desde la positividad y desde la esperanza porque lo contrario no da resultado»

sando, pero hay que buscar la calma porque la gente no se ve reflejada en un mensaje alarmista.

¿Cuál es la solución?

No puedo dar una solución en este momento porque eso también es parte de lo que va a pasar en Brasil. Lo que hemos encontrado es que, generando espacios de conversación, nos podemos comunicar y ser conscientes de cómo viven la situación otras personas. Los intercambios son tranquilizadores y ayudan a buscar los puntos que tenemos en común frente a lo que nos separa. Hay mucha gente que nunca había relacionado cambio climático con emociones. Lo que tenemos que hacer es encontrar esos puentes. Otra solución es la educación ver cómo se habla de este problema en el colegio, en el instituto, en la universidad. Es una crisis en la que los jóvenes de mi generación ya hemos nacido y a la que nos tenemos que enfrentar sí o sí. Aunque el problema sea grave hay que educar desde la positividad y desde la esperanza, porque lo contrario no da resultado. En una de las reuniones que mantuvimos salió a reducir una frase: «las emisiones de CO2 tienen que ir como el nerreo, hasta abajo». Es un mensaje gracioso, que conecta con la juventud, pero además te hace pensar mucho más que un discurso de Greta Thunberg llorando y gritando a la televisión porque está harta de lo que está pasando.

#### ¿Greta Thunberg representa a la juventud europea?

-No se puede generalizar, pero la conclusión que yo he sacado, en las reuniones que he mantenido. es que no. Podemos entenderla empatizar con ella, pero los medios de comunicación y los políticos la han erigido como la representante de la juventud y yo creo que los jóvenes no nos sentimos representados por activistas como ella, por acciones como pegarse al suelo para protestar. No. Yo prefiero tener un diálogo, como el que vamos a tener en Brasil, en el que se abordan todas las perspectivas. desde la tolerancia y el respeto, que hoy en día cada vez hay menos. Viendo lo que nos separa no vamos a cambiar nada. Hay que ver lo que nos une.

#### -¿Las políticas medioambientales en marcha son útiles? -Yo creo que sí. El cambio climá-

tico es un tema increíblemente amplio porque se puede abordar desde un montón de perspectivas. Es un problema transversal y la solución también tiene que serlo. Todas las pequeñas iniciativas ayudan, van aportando su granito de arena. Todo es mejor que quedarnos de brazos cruzados.

### **TUS ANUNCIOS**

### PARA PURI ICAR UN ANUNCIO

1 Dortaláfono

902 44 99 77

Lunes a viernes de 9.00 a 20.00 h.,

2. Nutestras orticinas SANTANDER, C/ Rualasal, 7. De lunes a jueves, de 9.00 a 14.00 h. y de 16.30 a 18.30 h. viernes, de 8.00 a 15.00 h. TORRELAVEGA, C/ Hermillio Alcalde del Río, 12 bajo. De lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 h. y de 16.30 h. a 19.00 h.

#### CÓMO REDACTAR UN ANUNCIO EFICAZ

- 1.- Incluya tanta información como pueda. Los detalles ayudan a vender coches, casas, encontrar u ofrecer empleos, etc. Siempre que pueda mencione el precio de lo que vende.
- 2.- No todos los lectores de EL DIARIO MONTAÑÉS interesados es su anuncio lo verán el primer día. Si lo repite varios días obtendrá más respuestas.

#### PECIOS ANUNCIOS\* EDICIÓN GENERAL

|                                           | Lunes<br>a jueves | Viernes, sábados,<br>domingos y festivos |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| -Anuncio mínimo 10 palabras               | 8€                | 9€                                       |
| -Cada palabra más                         | 1€                | 1€                                       |
| -Anuncio en negrita mínimo 10 palabras    | 10€               | 11€                                      |
| -Cada palabra más en negrita              | 1€                | 2€                                       |
| MÓDULOS (Solo formato vertical)           |                   |                                          |
| Módulo 29,85 mm de alto por 1 col         | 20€               | 40€                                      |
| -Recuadro de 5 módulos de alto por 1 col  | 180€              | 292€                                     |
| -Recuadro de 10 módulos de alto por 1 col | 340€              | 531€                                     |

**MAMPARAS** 

**SANTANDER** 

Todo lo que necesites

para tu baño

C/SAN IOSÉ & SANTANDER

© 942 381 238

403 REFORMAS Y REPARACIONES

ACUCHILLADOS y barnizados Santander. Reformas y repa-raciones. Somos una empresa de instalación y mantenimien-to de suelos de madera. Par-quet, suelos flotantes, made-ra exterior, etc. 842901369

ww.acuchilladosybarnizadosensantader.com.es

#### MOTOR

### 301 COCHES

AUTOBUSES JUAN. Alquiler de autobuses para eventos y excursiones. Servicios para empresas, rutas nacionales e internacionales. 842901027 www.autobusescantabria.com.es

### **TALLERES PACHECO**

Mecánica General, Chapa y Pintura, Neumáticos,

**RECTA DE HERAS** Tel. 942 381 639

### 304 ACCESORIOS Y RECAMBIOS

DESGUACES BECERRIL

Desguace, Venta de recambios y

Chatarrería 8 4 2 9 0 1 1 7 9 desguacescantabria.com

Tel. 842 901 425

### RELACIONES Y COMUNIDAD

501 AGENCIAS MATRIMONIALES



**CONSULTA GRATUITA** C/ Vargas, 57D - 942 225 994

### VARIOS



### **COREMA 21**

Construcción v Reforma. Fachadas Ventiladas.

CLÍNICA veterinaria Liébana CLINICA veterinaria Liébana en Santander, especializada en tres grandes áreas como son las urgencias, la atención clí-nica, así como el servicio de autolavado de mascotas. Somos un equipo de profesio-nales formados para ofrecer una atención integral a tu mas-cota. 842901180 www.veterinariocantabria.com

### SERVICIOS



ROSA SOMARRIBA nutrición. ROSA SOMARRIBA nutrición. Llevamos 25 años de experien-cia en Cantabria dedicándonos a la medicina general y a la nutrición. Hacemos servicio de médico de familia, derivando a otro especialistas si es nece-sario. 842901349. www.nutri-cionistaensantander.com.es

CLINICA oftalmológica Torrelavega. Especializada en el tra-tamiento personalizado médico y quirúrgico de las enfer-medades oculares. C/José María Pereda, 5 bajo. Torrelavega. www.oftalmologotorro lavega.com.es 942380652

### EDADES SERVICIOS SOCIALES

Tenemos amplia experiencia n ayuda a domicilio, labore nésticas, cuidado de pres y niños, asistenci talaría y en residencia procesa de oficinas y procesa de oficina y pro Tel.: 842 901 034

## **PUBLICA** TUS **ANUNCIOS** CON





<sup>\*</sup>Todos los precios llevarán incrementado el IVA